# La Casa de los Kioskeros

Martes, 17 de septiembre de 2024. Año XXXV. Número: 12.689. Edición nacional. Precio: 2 €



LAURENT DAUDET El físico que habla con las máquinas y cuya 'start up' compite con ChatGPT: «La IA no dice la verdad» Página 39

SUPERBACTERIAS La resistencia a los antibióticos causará 39 millones de muertes hasta 2050, sobre todo mayores Página 41



# Maduro eleva la presión contra España con 16 presos políticos

Duplica en las últimas semanas los ciudadanos españoles encerrados en las celdas chavistas • El Parlamento Europeo debate hoy sobre Venezuela con los socialistas rebajando el tono

DANIEL LOZANO / DANIEL VIAÑA
La detención de los dos turistas vascos eleva a 16 (11 hombres y cinco mujeres) el número de españoles presos por motivaciones políticas en las
mazmorras de Nicolás Maduro, una
situación jamás vivida en América
Latina desde las guerras de indepen-

dencia. De la grave y delicada situación en Venezuela se debatirá hoy en el Parlamento Europeo, donde los socialistas han rebajado su posición prevista inicialmente: no reconocen la victoria de Edmundo González y piden sancionar a Maduro «a su debido tiempo».

Páginas 12 a 14

# El PP fuerza que se vote en el Congreso la deflactación del IRPF y la ley antiokupas

Acelera sus planes para dividir la mayoría de Sánchez: «PNV y Junts no podrán votar 'no'»

POR JUANMA LAMET Pág 8

Sánchez, ayer, con Cristina Narbona, Santos Cerdán y María Jesús Montero, en la interparlamentaria socialista. EP

# Sánchez a por los medios

Afirma que hoy iniciará una «nueva etapa de gobierno» contra «la máquina del fango» y con cambios en el Congreso y la Ley Electoral por raúl puña Pág. 6



CÁNDIDO MÉNDEZ EX SECRETARIO GENERAL DE UGT «Llevamos dos golpes seguidos a

la igualdad: la amnistía y el pacto fiscal con Cataluña» por ALEJANDRA OLCESE PÁG 28

# Trump culpa a Harris del intento de atentado: «Su retórica provoca que me disparen»

El FBI investiga el suceso en el campo de golf como «asesinato» fallido y acusa al detenido, que estuvo escondido 12 horas entre matorrales, por llevar un fusil

Ryan Wesley Routh, un activista con antecedentes dispuesto «a morir por Ucrania» por pablor. Suanzes Pág. 22



Ryan Routh detenido AFI

# La Premier acorrala al City: macrojuicio y riesgo de descenso por sus argucias económicas

Comienza el «juicio del siglo» contra el club propiedad de Abu Dabi, que afronta 115 cargos

MIGUEL A. HERGUEDAS MADRID Lo llaman «el juicio del siglo» del deporte en el Reino Unido y no es para menos. La Liga inglesa acusa al club más importante de la competición, el Manchester City, de no cumplir las normas financieras y no cooperar. El City afronta hasta 115 cargos y, si fuera declarado culpable, podría ser sancionado con el descenso, multas récord e incluso la expulsión.

Página 36



# **PRIMER PLANO**

DESALACIÓN EN ESPAÑA

Aunque el país es potencia mundial en desalación, el sector advierte que es necesario trabajar con previsión, ya que la burocracia hace que se tarde un lustro en construir una central de gran capacidad y el 'boom' del turismo tensiona aún más el suministro en las zonas de costa

# 60 AÑOS DESALANDO: «SOMOS UN SEGURO ANTE SEQUÍAS Y TURISTAS»

### GUILLERMO DEL PALACIO INFOGRAFÍA: JUAN C. SÁNCHEZ

Este verano la sequía tensionó varias zonas de Cataluña, Murcia o Andalucía, donde el nivel de los embalses es más bajo y, además, aumenta la demanda con la llegada de los turistas. En la Costa Brava, una de las regiones más afectadas, fue necesario realizar obras de emergencia para instalar desaladoras móviles, si bien las últimas lluvias de la primavera y las primeras del verano rebajaron ligeramente la presión. Según explicó en su momento el Consorcio de Aguas Costa Brava Girona en un comunicado, tienen «más margen» para ejecutar las obras y, tras instalar cuatro, esperan que las ocho restantes lleguen a principios de 2025. Ese año, además, España cumplirá 60 años desalando agua para consumo humano.

En 1964 España inauguró su primera desaladora Hoytiene 765 plantas desaladoras con producciones superiores a los 100 m³ al día, de las que destacan las 54 de agua de mar y 34 de agua salobre con capacidad para desalar 10.000 metros cúbicos al día y decenas más de medio y pequeño tamaño, además de varios proyectos en marcha de nuevas instalaciones, algunas de ellas portátiles. Cada día se producen en torno

SÓLO ARABIA SAUDÍ, ESTADOS UNIDOS Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PRODUCEN MÁS AGUA DESALADA

«HAY QUE HACER LAS COSAS CON TIEMPO Y NO PENSAR EN ESTE VERANO, SINO A LARGO PLAZO»

a cinco millones de metros cúbicos de agua y el 77% de esa cantidad procede de alguna de estas 88 plantas de gran capacidad (el 51% corresponde a las de agua salada y el 26%, a las de salobre). El país es referencia mundial en el sector (solo Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos producen más agua desalada) y su tecnología se utiliza en todo el mundo. Sin embargo, tras enfrentarse a su temporada alta, la turística, el sector advierte que hay falta de previsión en la planificación y que se refleja en casos como el de la Costa Brava.

«El fin de más de 40 meses con precipitaciones muy por debajo de los niveles habituales ha supuesto algo de tranquilidad en todos los ámbitos», celebraba el Consorcio, que tenía «estudiadas y activadas» una serie de actuaciones de emergencia en caso de que continuase la sequía.

Este nuevo escenario, sin embargo, no variaba la situación ni «la necesidad extrema de tener ejecutadas todas estas obras a corto plazo», principalmente esas cuatro primeras desaladoras cuyas obras síse iniciaron. Para el resto, se trabaja en base al nuevo escenario, que pasó «a no ser tan crítico» de cara al verano. La instalación se retrasará a principios de 2025, en función de las lluvias de otoño.

«En los últimos episodios de sequía las zonas más afectadas han sido Andalucía y Cataluña; la costa mediterránea se ha podido salvar precisamente gracias a las desaladoras»,

contextualiza Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AED-yR). «No ha habido prácticamente cortes de agua y los agricultores han podido sacar adelante sus cultivos», presume Zarzo.

Sin embargo, el directivo recuerda que en parte de Andalucía y Cataluña se llegó a plantear el transporte de agua desalada en barcos o la instalación de una desaladora flotante. «Empezó a llover y parece que el problema está un poco subsanado», incide, pero la realidad es

que no es así: volverán la sequía y, so bre todo, volverán los turistas.

Hay varios proyectos en marcha, tanto de nuevas desaladoras como de ampliación de algunas existentes. El problema, apunta Zarzo, es

# ESPAÑA, 4º PAÍS DEL MUNDO QUE MÁS DESALA

España es el cuarto país productor de agua desalada, por detrás de Arabia Saudí, EEUU y Emiratos Árabes Unidos. Según datos de AEDyR. España cuenta con 360 desaladoras de agua de mar. Según su producción 68 son de gran capacidad, 207 de capacidad media y 85 son de pequeña capacidad.

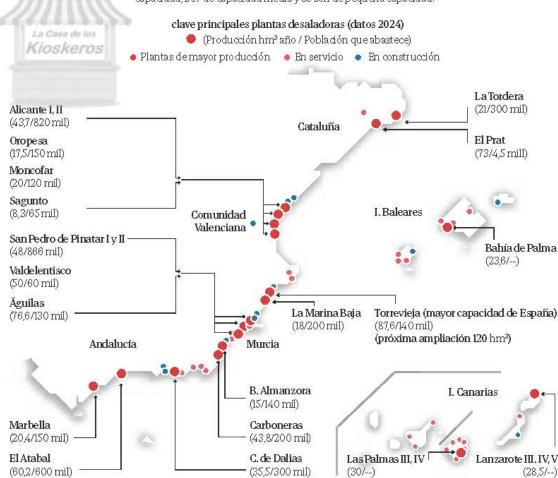

# EL AGUA DESALADA QUE BEBEMOS

La desalación de agua es una solución más par a resolver los problemas generados por la sequía y el estrés hídrico. El agua que se obtiene del mar tiene el mismo contenido de sales que el agua potable y al ser tratada con la tecnología de ósmosis inversa par a la eliminación de las sales, esta barrera de filtración descarta cualquier tipo de contaminante.



# PRIMER PLANO

# DESALACIÓN EN ESPAÑA



que «van a tardar años en estar construidas». «Una vez que tienes todos los permisos, está todo preparado y está hecha la licitación, son dos años de construcción», ilustra. Pero llegar a ese punto puede suponer unos cuatro años de trámites burocráticos.

«Vemos una falta de planificación», lamenta Zarza. Y, debido a estos tiempos, es muy necesario para el sector poder trabajar de forma ordenada: «Se requiere una planificación, hacer las cosas con tiempo y no pensar en lo que nos pasa este verano o el siguiente, sino a largo plazo». Y cree que también de-

bería replantearse la participación público-privada. «El Gobierno no tiene por qué soportar grandes inversiones ahora mismo en desalación».

Esto, apunta, es lo normal en muchos países y no es ajeno a la industria española, con gran presencia en el extranjero. «Casi todas las desaladoras que hacemos las empresas grandes españolas son concesiones: nosotros, junto con bancos, ponemos el dinero y los cobramos durante 25 años en el precio del agua», explica Zarza. Otra de las ventajas de este modelo que pone sobre la mesa es que las empresas son las primeras interesadas en que todo funcione correctamente durante el periodo de concesión, algo que «libera recursos»

La otra cara de la moneda es ese cobro que obtienen las empresas. El agua desalada tiene un precio muy superior al del agua de grifo -entre entre 50 céntimos y 1 euro por metro cúbico, entre 0,3 y 0,5 euros si es agua salobre-, aunque desde AEDyR defienden que no estan caro para el usuario final: un litro de agua desalada cuesta entre 0,0003 y 0,0010 euros. Además, gran parte del

coste del proceso es energético y en este sentido ayuda la apuesta renovable de España.

De todos modos, cuando se habla del coste el problema no es tanto el usuario, ya sea vecino afectado por la sequía o turista, como a los volúmenes más grandes que requiere el riego de cultivos. Aquí, el sector pone sobre la mesa, de nuevo, esos costes a la baja y la posibilidad de en-

tender la desalación como una herramienta para mantener la agricultura o, incluso, para ayudar a recuperar acuíferos sobreexplotados.

«El uso de agua desalada en la costa libera usos de agua en interiory, por tanto, reducelos riesgos de la sequía con los efectos del cambio climático», ilustra Zarza, quien recuerda que «cada vez hay menos recursos de agua». «Los trasvases están muy bien, pero dependen del clima: si no llueve no tienes agua que trasvasar; la agricultura no puede depender de eso», incide. Y considera que las desaladoras aportan

«una garantía, un seguro de vida». «No hay agua más cara que la que no se tiene y la agricultura no puede permitirse no tener agua». La población, claro, tampoco, de ahí esa evolución que comenzó en 1964 en Lanzarote.

Medio siglo antes, en 1913, había terminado la obra de lo que hasta entonces era la alternativa: las Maretas del Estado, unos depósitos que Alfonso XIII había ordenado construir para recoger el agua de las lluvias en la capital de Lanzarote, Arrecife. Aunque ayudó, no era suficiente y a mediados del siglo pasado la isla, que apenas cuenta con depósitos naturales, aún recibía cada cierto tiempo buques -apodados correíllos- cargados de agua potable desde las vecinas Tenerife y Gran Canaria.

Los hermanos Manuel y José Díaz Rijo y el ingeniero naval Javier Pinacho cambiaron esto en la década de los sesenta. En 1962 su empresa, Termoléctrica de Lanzarote SA, recibió la autorización para instalar la que sería la primera planta desalinizadora de Europa en Punta Grande, en Arrecife. Los trabajos comenzaron ese mismo año y en 1964 llega-

ron a la isla los componentes necesarios. Fue a finales de ese 1964 cuando se produjo por primera vez agua potable del mar. En la primavera del año siguiente se conectó a la red de distribución de arrecife y el Atlántico se convirtió así en el embalse de Lanzarote. Hoy hay cuatro plantas de más de 10.000 metros cúbicos en la isla y 19 en todo Canarias (Baleares cuenta con siete).

# REUNIÓN

# EL SECTOR PIDE PREVISIÓN AL MINISTERIO

E.I

AEDyR se reunió el pasado jueves con la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual Vallés. Se detalló la importancia de la desalación para garantizar la seguridad hídrica.

BUROCRACIA. En el encuentro, AEDyR transmitió la necesidad «un marco normativo robusto y claro para ofrecer seguridad a las empresas, que permita reducir, agilizar y simplificar los trámites y procedimientos administrativos», según detallan en un comunicado.

colaboración. La organización cree que es necesaria la colaboración público-privada y establecer mecanismos de diálogo entre empresas y Administración.



# **OPINIÓN**

ERA MÁS probable el segundo intento de asesinato de Trump que el primero. La razón es el efecto contagio. El chiflado (mirad, chifladas, os comento: cualquiera no puede ser un asesino ni tampoco un Pélicot) tiene de pronto relato, objetivo y hasta una fecha que expira el 4 de noviembre. Y algo más, importantísimo: el acicate de lograr lo que el pionero Thomas Matthew Crooks no pudo lograr, por milímetros, el 13 de julio de 2024, cerca de Butler, Pensilvania. A diferencia de lo que sucede cuando se ha tirado diez veces una moneda al aire, ha salido diez veces cruz y uno se dispone a intentarlo por undécima vez creyendo que lo más probable es que salga cara, en el caso del nuevo intento de asesinato de Trump los sucesos del pasado sí influyen sobre los sucesos futuros. Así cabe esperar que después de que Ryan Routh fallara en el club de golf de West Palm Beach, Florida, la evidencia del efecto contagio incremente aún más la protección del candidato. La disminución (-2) del



¡QUIA! ARCADI

# Cada vez es más probable que maten ā Trump

número de chiflados activos no basta para contrarrestar el riesgo por contagio y que otro del nutrido arsenal norteamericano lo intente por tercera vez, acaso con Exit.

Ahora se trata de que nuestra prensa también reaccione. Es admirable la sobriedad con que narra los intentos de asesinatos de Trump. Sobre sus titulares siempre planea un aparentemente. En Pensilvania

había caído al suelo sangrando por la oreja. En Florida, sobresalía del seto el cañón de un AK47, listo para rendirle honores a su paso. Pero nuestra prensa continúa impávidamente inobjetable: Un tiroteo, El Fbi investiga. A pesar de ¡su apariencia! esos titulares no se ajustan a los hechos, sino a la fama de tramposo y jugador de Trump. Y son, en realidad, una sutil e insidiosa teoría de la conspiración mucho más eficaz que la que acusa a Joe Biden y Kámala Harris de organizar los atentados. Por lo demás, nuestra prensa ignora las inquietantes consecuencias del efecto contagio y sigue al pie de la letra su naturaleza, tan ceñida a la novedad como la luz a la sombra: «¿Un atentado contra Trump?». «Ah, ya, otro». «Bueno, una llamadita en portada y marchando».

Esta columna mía, tan sumamente científica, debe cerrarse con un contrafáctico, indemostrable como todos. Que fuera Kámala Harris -partidaria no hace tanto de redistribuir los fondos destinados a la Policía- la que hubiera sufrido dos intentos de atentado. Y el gozo de ver cómo nuestros periódicos, nuestras calles y los más nobles de nuestros foros levantarían hasta escudos humanos para proteger su preciosa vida



**CONSIDERANDO** EN FRÍO **JORGE BUSTOS** 

# Milagro en el alma esclerótica del diputado

ESTÁ previsto que suceda un milagro en el Congreso de los Diputados. Tras dos años y medio de prórrogas mezquinas, a dos meses de cumplirse el primer aniversario del alzamiento del muro, la ley que garantizará una vida digna a los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica empezará a tramitarse gracias al dispar compromiso de PP, Junts, PSOE y Sumar. Por una vez los parlamentarios españoles -incluidos aquellos que no quieren ser españoles- se elevarán por encima de sí mismos, reventando el corsé tribal que sujeta su disciplina de voto. La política se reconciliará con la vocación de servicio, rehabilitando la dignidad del representante a ojos de sus representados. La ética derrotará a la táctica.

Importa averiguar la razón de esta victoria moral por si lográramos extender su fórmula mágica a otros ámbitos de nuestra inoperante esfera pública. Pero si investigamos cómo ha sido posible no descubrire-

mos sutiles conexiones ni oscuros cambalaches. Bastó el retorno al trabajo parlamentario en su noble desempeño original. Solo había que salir del despacho y bajar a la calle, encararse con la insolencia del dolor del prójimo, visitar a los enfermos en sus casas y escuchar a sus familiares con el corazón encogido. Así es más fácil que el diputado olvide que milita en una facción de la pelea ceñuda por el poder. Incluso puede que en su coriácea memoria reverdezca aquel ideal juvenil por el que se decidió a militar hace tanto.

A la política institucional no le ocurre nada distinto de lo que le ocurre al fútbol de élite: sus profesionales han abrazado la distancia sociológica respecto de su clientela natural para huir de la exposición. Así es como el político degenera en burócrata. Pasan las legislaturas y ya no recuerda que tuvo voz propia, incluso que sabía usarla con elocuencia; ahora habla y se oye un balido, pero ya no le importa. Su mente se ha anquilosado y se esclerotizó su conciencia; ya solo ejercita el cartílago del dedo para presionar el botón normativo. La hora temible de la confección de las listas lo encontrará en el redil, perfectamente estabulado, asido a la fácil abstracción de un argumentario incompatible con la vida, que siempre es concreta y personal como lo son la salud y la enfermedad.

Solo hay un modo de rescatar al diputado de su parálisis espiritual: confrontarlo no con el adversario político sino con el ciudadano vulnerable. Quizá en ese trance coincida con un diputado rival, y quizá entonces cada cual reconozca en el alma del otro la huella de la misma empatía. Tal será el milagro de la ley ELA, por la cual los enfermos curarán a los sanos.

# **IDÍGORAS Y PACHI**



LLEVO desde el domingo preguntándome si soy parte de esa «lumpenintelligentsia superflua» de la que habla John Gray en Los nuevos leviatanes: reflexiones para después del liberalismo, adelantado por El País. Escribe el pensador: «A medida que el capitalismo concentra riqueza en sectores cada vez más reducidos, los profesores universitarios, las figuras mediáticas, los abogados, los



**NADA** 

gentsia' superflua y BroncaSI

trabajadores de organizaciones benéficas, de ONG... se enfrentan a una creciente competencia con la consecuente caída de sus remuneraciones. De ahí -muy resumido- que se hayan inventado lo woke –estoy hasta el c... de lo woke y de lo antiwoke- para sacar tajada porque el capitalismo ha

creado más élites de las que puede absorber». (Al mismo tiempo se ha creado una clase marginada sin capacidad de producción alguna, sin ingresos, acceso a la vivienda...). Se habla de lo woke como una «cháchara ociosa» que limita otro tipo de debates; «el wokismo -y añado yo: como el antiwokismo- es tanto una carrera profesional como un culto».

De lo que se trata es de la invención de problemas de la nada. Cita Gray a Pareto: los sistemas de creencias

políticas son racionalizaciones de las luchas de poder de las élites. Y de ahí que causas que afectan a un porcentaje ínfimo de la población se conviertan en ejes de gobierno o que la mayoría asuma una identidad, cualquiera, porque no tiene nada más que eso. La última lucha identitaria es un poco...

La batalla por la audiencia entre Broncano y Motos se ha convertido en la enésima terminal de las luchas políticas como en su día lo de Rociito y Antonio David lo fue de las enmiendas a las políticas de Igualdad de Irene Montero y Sánchez. Es ciertamente ridículo que alguien pueda ver en Motos a un facha y en Broncano, a un comunista que se ha llevado a El intermedio por delante. Lo evidente es la cantidad de discurso que se está construyendo en torno a la nada. Escribe Gray que lo único coherente que crea lo woke es un discurso antioccidental típicamente occidental. No es de extrañar que esta economía de expertos de la nada, producción de la nada, observatorios de la nada... genere este tipo de conflictos ridículos. Y luego que si el turismo, que es lo único que tenemos... Y aquí me tienen a mí, lumpenintelligentsia superflua (mejor eso que gorda) escribiendo otra columna sobre la imbecilidad de lo woke y lo antiwoke. Somos

# **OPINIÓN**



**DIRECTOR:**JOAQUÍN MANSO

DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR:

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA:
Unidad Editorial
Información
General, S.L.U.
Avda. de San Luis, 25.
28033 Madrid.
Teléfono de contacto:
91 443 50 00

l AD! Mar Lau DIR is, 25. Jose

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial. S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro

# El nuevo ataque a Trump instala la violencia en la campaña

EL INTENTO de atentado contra Donald Trump, el segundo en apenas dos meses, imprime un inquietante vuelco a la campaña electoral y pone de relieve hasta qué punto la violencia ha permeado en la sociedad estadounidense, donde la polarización y los discursos de odio se han convertido en paisaje habitual. El responsable del atentado fallido es, evidentemente, su autor. Sin embargo, los partidos políticos no pueden abdicar de su responsabilidad.

Los republicanos, que cerraron filas tras el tiroteo del pasado 13 de julio en un mitin de Pensilvania, pasaron ayer a la ofensiva culpando directamente a los demócratas del ataque fallido en el club de golf de Florida donde Trump se encontraba. «Su retórica es la que está provocando que me disparen», dijo el magnate sobre Joe Biden y Kamala Harris. Elon Musk,

dueño de X (la antigua Twitter) y uno de los más activos agitadores a favor del candidato republicano, llegó a bromear con que nadie esté «intentando asesinar» a Biden y a Harris. Los demócratos por su parte, con deporto a lista por su parte, con deporto a lista por su parte, con deporto a lista parte a parte p

tas, por su parte, condenaron el intento de atentado. No obstante, resulta muy sintomático que, pese a la gravedad de los hechos, la campaña no se haya interrumpido.

A falta de que la investigación policial en marcha confirme el detalle de los hechos, parece claro que el candidato republicano ha vuelto a ser víctima de un intento de atentado que sólo puede condenarse con toda la contundencia, y que indudablemente afectará a una campaña muy reñida hacia las históricas

elecciones de noviembre en la que los puentes están rotos.

Si bien la estrategia de Harris se basa también en la absoluta confrontación con su rival, resulta inocultable que el presidente que alentó el ataque al Capitolio ha hecho del lenguaje de la violencia el centro de su discurso, sobre todo desde que, tras el relevo de Biden, la aspirante demócrata está remontando en los sondeos. En su cara a cara con ella, Trump mintió ridículamente sobre los inmigrantes haitianos, acusándolos de comerse las mascotas de los estadounidenses en Springfield, Ohio. Tras el debate, esta población denunció agresiones y varios edificios públicos de la ciudad recibieron amenazas de bomba y tuvieron que ser desalojados.

# Es necesario que tanto republicanos como demócratas eviten politizar un intento de atentado que agita los peores fantasmas

La primera democracia del mundo no puede permitirse la imagen de una campaña en la que la violencia política se normalice como un fenómeno cotidiano y, en suma, como un instrumento más de la batalla electoral. Más allá del imprescindible incremento de las medidas de protección para Donald Trump, es hora de que republicanos y demócratas rebajen el tono y eviten politizar un intento de atentado que hiere profundamente la convivencia y agita los peores fantasmas.

# LA MIRADA



JAVI MARTÍNEZ

# La gestión hídrica pasa por una mayor planificación en desaladoras

EL SECTOR que opera en la desalación, una herramienta clave para afrontar la sequía y el incremento de la demanda en actividades como la agroindustria y el turismo, necesita una mayor planificación para garantizar el abastecimiento. Empresarios y colectivos exponen hoy en nuestro *Primer plano* la necesidad de trabajar con previ-

sión, lo que exige reducir la burocracia y explorar fórmulas de inversión con una participación público-privada. La industria de la desalación necesita un marco de financiación estable y, sobre todo, no supeditar esta tecnología a las urgencias que impone la falta de lluvia en las zonas de costa tensionadas, especialmente, en Andalucía y Cataluña, donde este verano se llegó a plantear el transporte de agua desalada en barcos.

En 2025 se cumplirá el 60 aniversario del inicio en España de la explotación de unas técnicas imprescindibles para

blindar el suministro de agua. Con 765 plantas desaladoras y producciones superiores a los 100 m³ al día, nuestro país tiene el deber de aprovechar el potencial que supone ser pionera mundial en desalación. Hay varias plantas en obras y otras en proyecto de ampliación, pero tardarán en materializarse teniendo en cuenta que se tarda un lustro en construir una central de gran capacidad. La gestión hídrica resulta indisociable de una apuesta decidida y ordenada por las desaladoras.

# **VOX POPULI**



GLENNA CABELLO

### Críticas por el caso de los vascos detenidos

♦ La cónsul de Venezuela en Bilbao, hermana del número dos del régimen, Diosdado Cabello, ha sido criticada por la comunidad venezolana en España por falta de iniciativa en el caso de los vascos detenidos por «espionaje». Cabello tuvo que dejar otro destino en París tras una denuncia falsa contra una periodista.



CÁNDIDO MÉNDEZ

# Carga contra el cupo catalán y la amnistía

♠ El ex secretario general de UGT profundiza en nuestras páginas en la crítica lanzada en su libro *Por una nueva conciencia social* (Deusto) contra el «golpe contra la igualdad» que suponen la Ley de Amnistía y el cupo catalán, iniciativas que abundan en el «deshilachamiento de la identidad nacional».



BEA LEMA

# Premio Nacional del Cómic

▲ La ilustradora gallega fue ayer galardonada con el Premio Nacional del Cómic por su obra El cuerpo de Cristo. El jurado destaca su carácter de «obra innovadora y arriesgada en lo formal» que trata el tema de la salud mental sin renunciar «al uso del humor y a una mirada poética».



STÉPHANE SÉJOURNÉ

# Candidato francés a comisario europeo

♠ El ministro de
Exteriores francés ha sido
designado por Emmanuel
Macron como candidato a
comisario europeo tras la
inesperada dimisión de
Thierry Breton −que hasta
ahora ostentaba la cartera
de Mercado Interior en
Bruselas− por desavenencias con la presidenta
Ursula von der Leyen.



HIROYUKI SANADA

### 'Shogun' triunfa en los Emmy

♠ El protagonista de Shogun, ficción japonesa ambientada en el siglo XVII, se embolsó el pasado domingo el Emmy al mejor actor, uno de los cuatro con los que la producción batió el récord como serie de una temporada con más premios de la historia.



**JON RAHM** 

### Jugador del año en la liga saudí de golf

♠ El golfista vasco logró el domingo en EEUU su segunda victoria en la LIV Golf, convirtiéndose en el jugador del año de la Liga saudí. El triunfo le garantiza un bonus de 18 millones de euros como campeón de la temporada, junto al famoso anillo que, al estilo NBA, distingue a sus campeones.

# Sánchez lanza una macroofensiva con los medios en el foco

• El Gobierno inicia una «nueva etapa» fijando sus reglas para el trabajo periodístico, el parlamentario y las campañas

### RAÚL PIÑA MADRID

Tardó en madurarse y perfilarse, pero va a ser de las primeras iniciativas del curso político. Pedro Sánchez trasladó ayer a sus diputados y senadores que se inicia «una nueva etapa del Gobierno de coalición» y lo hace lanzando hoy, como punta de lanza, lo que ha dado en llamar como «Plan de Acción por la Democracia», que no es otra cosa que la articulación, negro sobre blanco, de la «regeneración» que concluyó que necesitaba España tras tomarse en abril un periodo de reflexión de cinco días cuando conoció que su mujer estaba siendo investigada por un juez en el conocido como caso Begoña. Se trata de una macroofensiva con varios ejes de actuación que tiene como pilar clave re-

gular el «ecosistema informativo»: saber quién está detrás de los medios y cómo se financian éstos.

En un contexto de fragilidad parlamentaria, fuentes socialistas asumen que espera un «curso difícil» y que la vida en el Congreso no va a ser otra cosa que «partido a partido», sabedores de que la legislatura va a ir «semana a semana». Con las incógnita de saber si el Gobierno podrá sacar adelante los Presupuestos, y que consecuencias puede tener no hacerlo, Sánchez trata de coger oxígeno, iniciativa y girar el debate hacia sus intereses con unas medidas justificadas en la «regeneración» y que ideó a raíz de las investigaciones judiciales a su entorno familiar.

Desde que el jefe del Ejecutivo tuvo conocimiento de la investigación judicial a su mujer por presuntos delitos de tráficos de influencias y corrupción en los negocios -la Audiencia de Madrid decidirá el 30 de septiembre si archiva o no el caso Begoña-, y comenzaron a proliferar las informaciones periodísticas al respecto, Sánchez puso en el objetivo de la acción del Gobierno lo que ha dado en llamar una «regeneración» enfocada para aquello que define como «tabloides digitales» o «pseudomedios»

«En España nos enfrentamos a la desinformación, a la máquina del fango. Nuestra democracia está asediada por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas y corruptelas de algunos», dijo Sánchez ayer a los suyos. «Será una hoja de ruta para fortalecer nuestras instituciones y desarrollar las iniciativas europeas por la transparencia y contra la desinformación», completó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y la persona que ha nego-



Óscar López, ayer en el Congreso. JAVIER BARBANCHO

 $ciado\,con\,los\,grupos\,parlamentarios$ y ha estado en las últimas horas cerrando el paco dentro de la propia coalición con Sumar.

En cuanto a los medios, el Gobierno quiere dejar fijadas dos obligaciones: que sea público y conocido por todos el nombre de las personas o empresas que están detrás de la propiedad de los medios de comunicación y poner tope a la financiación pública de los medios de comunicación. Creen en el Gobierno que muchos de lo que ellos llaman «pseudomedios» o «tabloides» subsisten en buena medida por el dinero público que reciben de gobiernos autonómicos del PP. Ello implicaría cambiar la ley de publicidad institucional, que data de 2005. Para justificar esta intervención, La Moncloa se ampara en que lo que hacen es aplicar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.

«Las autoridades o entidades públicas harán publica anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto pú-

blico en publicidad estatal», recoge el artículo 25 de ese reglamento.

Ocurre que el Reglamento es directamente aplicable, por lo que a, diferencia de las Directivas Europeas, no necesita ser transpuesto al ordenamiento jurídico español. Los reglamentos son actos jurídicos obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en los Estados miembros de la UE. De ahí el propósito del Gobierno de ir más allá en su apuesta y, además de tratar de personalizar algunas de las medidas europeas y tratar de obviar otras, quiere incluir distintas patas, aprovechando la ventana de oportunidad.

Por ejemplo, el plan que aprueba hoy el Consejo de

Ministros requerirá de iniciativas parlamentarias de los grupos que sostienen al Gobierno (PSOE y Sumar) y de reformas de leyes ya en vigor. Porque además de los medios, los diputados y las empresas de encuestas son otros de los destinatarios del plan del Gobierno.

bierno Abierto y presentará a los grupos una nueva Ley de Administración Pública Abierta. Asimismo, los socialistas ven necesario reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.

También se contempla una reforma de la Ley Electoral encaminada a establecer la obligatoriedad de los debates electorales y que sea obligatorio incorporar los microdatos y la metodología de estimación de resultados a todas las encuestas electorales publicadas.

Lo que no está previsto que contemple el plan que presente hoy el Gobierno son aspectos relativos a la Justicia, pese a pedirlo sus socios, ni que se regule la figura del consorte. Sí se pretende reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. «Queremos cambiar las leyes».



EL ÚLTIMO **ESCAÑO** IÑAKI ELLAKURÍA

La fábrica de bulos está en Moncloa

En la era digital, cuando se han multiplicado los canales de información de acceso instantáneo para los ciudadanos, y los gobiernos e instituciones han perdido el monopolio de la propaganda, el elemento que contamina de manera más peligrosa y efectiva la conversación pública no son las mentiras o las manipulaciones más o menos burdas -resulta anecdótico el número de las personas que se creen que en EEUU hay inmigrantes zampándose a

los perros de otros-, sino el entretenimiento. Es decir, la construcción desde el poder de discusiones imbéciles y estériles que logran acaparar toda la atención, creando una suerte de ley del silencio en la que sólo tiene cabida la memez de turno.

Si analizamos las conversaciones públicas en Alemania, Francia y el Reino Unido, países donde todavía hay unas élites que conservan, no sin dificultades, un canon y el decoro intelectual, y las

comparamos con la de España, nuestro país destaca como paradigma de un poder Ejecutivo que controla y manipula el debate con la constante producción de desinformación. Los recursos personales y económicos que ha destinado a agitar la guerra entre dos cómicos de televisión, Broncano y Motos, es el último ejemplo de tantos. Durante una semana, Sánchez ha podido monopolizar la conversación pública con esta supuesta pugna entre dos



# Rechazo de Génova al plan del PSOE e iniciativas sobre RTVE y Agencia Efe

Los 'populares' instarán al Gobierno a cambiar la ley para garantizar la «independencia» de los medios públicos

# J. LAMET MADRID

El PP cree que el Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros no es sino «una cortina de humo» para «distraer a la opinión pública». Y lo critica con mucha dureza, comparándolo con el Gobierno de Venezuela incluso antes de conocer el texto: «Su vocación de ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras», aseguraron ayer fuentes populares.

De manera que el PP no tiene previsto dar el visto bueno al documen-

el Congreso de los Diputados. J. BARBANCHO

Pedro

Sánchez.

este lunes en

to que presente este martes el Ejecutivo porque está convencido de que irá en una dirección diferente a la normativa europea en la que se basa -un reglamento de obligado cumplimiento y cuya mayoría de puntos no necesitan trans-

posición a la normativa nacional-, que los populares sí respaldaron en el Parlamento Europeo. «No apoyaremos ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación, que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez», incidieron las fuentes del principal partido de la oposición.

Además, el PP confirma a este diario su intención de llevar al Congreso más iniciativas para exigir al Gobierno que blinde la «independen-

cia» de RTVE y de EFE. Los populares creen que no debería presidir la agencia de noticias el ex secretario de Estado de Comunicación y que una militante socialista no es apta para capitanear el ente radiotelevisivo.

En ese sentido, van a presentar proposiciones en el Congreso para instar al Ejecutivo a cambiar la ley y, por tanto, el modelo de elección de estos dirigentes. La intención del PP es que no pueda presidir un organismo público nadie que haya tenido un cargo político en los cinco años anteriores, o que haya estado metido en política en ese mismo periodo.

La explicación que se incluía en el Plan de calidad institucional del PP sobre la reforma de estos dos medios públicos era

genérica: «En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como de respetar el trabajo de sus profesionales, promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto a RTVE como a la Agencia Efe». El equipo de Miguel Tellado previó ampliar esto en una proposición no de ley.

Todo este debate se produce como respuesta al presidente del Gobierno, que adelantó ayer que ya tiene listo el plan que él mismo pergeñó en sus cinco días de reflexión, y que anticipó antes del verano, para la «regeneración» de los medios de comunicación. Y que quiere que cuente con el apoyo del PP. Según Sánchez, este plan va a «dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías» a las Cortes Generales y al «ecosistema informativo», y servirá para hacer frente a la «desinformación» y la «máquina del fango»

Para el PP, esto ya suena a línea roja. «Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido», apuntan las mismas fuentes.

Las críticas de los populares no

ahorran contundencia: «Pedro Sánchez ya controla con dirigentes de obediencia debida la agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado». «Y no es quién para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona. El problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la democracia española, sino su partido, su Gobierno y él mismo», añaden.

El PP quiere leer primero el texto que presente Sánchez, pero ya prepara su respuesta a tenor de lo que ha ido conociendo. El equipo de Feijóo va a intensificar la elaboración de propuestas de regeneración democrática. El

propio Feijóo anunció antes de verano que el PP «ampliará» su Plan de calidad institucional para proponer «blindar el periodismo libre» ante ataques a su independencia, y una nueva regulación para los cónyuges de los presidentes, entre otras medidas.

Esa idea de llevar al Congreso «un plan de regeneración de verdad» la consumará el PP con una batería de iniciativas para que los diputados «se retraten» sobre ellas

# **LEY ELA**

«BLOQUEO». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer su deseo de que el Congreso apruebe por unanimidad la ley sobre la Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA) tras tres años de «bloqueo» por el PSOE.

# **NEGOCIACIÓN.** PP v

PSOE negocian los últimos flecos para alcanzar un pacto que se prevé esta semana. La norma ha sido objeto de tres proposiciones de ley registradas en el Congreso y los socialistas han aceptado un texto que las funde y en el que se incluyen las reclamaciones de los 'populares' y de los propios enfermos.

ideas de España irreconciliables y encarnadas en dos programas de televisión, mientras apenas se ha prestado atención al crucial informe de Draghi sobre el presente y futuro de Europa en un nuevo escenario global dominado por la carrera tecnológica entre EE.UU. y China. Un análisis cuya lectura lleva a cualquier persona mínimamente ilustrada a comprender la criminal inanidad del Gobierno socialista y la magnitud de la tragedia española.

Como principal productor desde Moncloa de este entretenimiento tóxico que contamina el debate y también de bulos pocos sofisticados, y con una esfera de medios mayoritariamente servil y sólo equiparable a la que disfruta Orban en Hungría, durante buena parte de su mandato a Sánchez le importó poco la prensa opositora. De hecho, los relatores de su leyenda de «resistencia» celebraban su indiferencia ante las críticas recibidas.

Entre otras razones porque Sánchez ya regulariza arbitrariamente el sector de los medios mediante el BOE, premiando generosamente a los muchos cómplices y tratando de asfixiar a los desafectos.

Por tanto, su actual obsesión con la «fachosfera», que le lleva a presentar un plan mordaza que contradice la voluntad de la UE de apartar las zarpas del poder público de los medios, es el síntoma de la transformación que ha sufrido Sánchez a

partir de las publicaciones sobre los negocios de su esposa. De una debilidad política y personal que ha mutado su trumpismo woke y europeo por un presidencialismo cesarista, caribeño, y que aspira a aniquilar los controles que caracterizan a una democracia: el poder judicial, al que ha acusado de lawfare y señala como enemigo, el poder legislativo, al que ve como un estorbo a sortear en lo que resta de legislatura, y una opinión pública libre y plural.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ayer en Alicante. JOAQUÍN REINA / EUROPA PRESS

# El PP fuerza que el Congreso vote la ley antiokupas y la deflactación

Acelera su plan para dividir la mayoría de Sánchez: «PNV y Junts no podrán votar no»

# JUANMA LAMET MADRID

La derrota de la coalición de Gobierno, el pasado miércoles, en la votación sobre Venezuela ha espoleado el plan del PP para llevar al Congreso una batería de iniciativas con las que romper la mayoría de Pedro Sánchez. La dirección de los *populares* ya ha decidido llevar a la Cámara Baja en las próximas semanas dos nuevas proposiciones sobre okupación y sobre la deflactación del IRPF, según ha sabido EL MUNDO.

«De todo el catálogo» del PP, ésas son las tres medidas «que más posibilidades tienen de aprobarse». Y de ellas, la que tiene más peso político (e ideológico) es la iniciativa contra la okupación de viviendas, que además tiene muchos visos de salir adelante. De hecho, el Senado ya votó a favor de aprobar una proposición de ley de los *populares* en este sentido, pero la Mesa del Congreso la mantiene aún en *stand by*, sin llevarla a pleno para su tramitación y alargando los plazos de enmiendas.

En el PP esgrimen que, como la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, «bloquea» las iniciativas del Senado que cree que puede perder el PSOE, ahora van a volver a llevar al Congreso las mismas peticiones sobre okupación, pero en forma de proposición no de ley (PNL).

Es decir, instando al Gobierno a actuar contra este fenómeno, y a que permita la tramitación de la norma que salió de la Cámara Alta. El formato PNL es el mismo con el que el PP logró que el Congreso respaldase a Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela.

La dirección de Génova está convencida de que su iniciativa sobre okupación – que presentará en todo caso antes de diciembre-saldrá adelante: «El PNV y Junts tendrán complicado no votar a favor, y no podrán votar que no». La clave que juega a su favor es el precedente del Senado: tanto el PNV como Junts se abstuvieron en la votación de la Cámara Alta sobre la proposición de ley antiokupas del PP. De repetirse ese voto en el Congreso, el texto se aprobaría con más síes que noes. Y ésa es la razón que esgrime el PP para acusar a Francina Armengol de estar paralizando ésta y otras iniciativas de la Cámara Alta: «Está boicoteando todo lo que presenta el PP y que puede salir adelante».

Las peticiones principales que hará el PP sobre okupación son seis: el desalojo exprés de los okupas en 24 horas, un endurecimiento de las penas, impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas, establecer penas para aquellos que «alienten o fomenten la okupación», incluir los delitos asociados a la okupación dentro de los juicios rápidos y habilitar a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas.

Tanto el PNV como Junts han acentuado este año sus discursos contra los okupas. El partido de Carles Puigdemont, azuzado por el auge de Aliança Catalana, ha endurecido su postura sobre este fenómeno y ha pedido, entre otras medidas, la creación de un grupo especializado de los Mossos d'Esquadra sólo para estos casos.

Los nacionalistas vascos ya propusieron en marzo al Gobierno un cambio legal para habilitar desahucios en 48 horas. La propuesta del PP propone hacerlo en la mitad de tiempo. Y en julio el partido de Andoni Ortuzar volvió a la carga con una enmienda al proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de la Justicia, en la que reclamaba, además de los desalojos exprés, penas de cárcel de hasta un año para los okupas. Algo que tam-

# CONSTITUCIONAL

«CENSURA». «Esperemos que no haya censura a las CCAA». Sería «una arbitrariedad extraordinaria». Así respondió ayer Feijóo a la suspensión de los recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

# «REPRESENTANTES».

«Claro que afecta» la amnistía a las CCAA, dijo, porque los presidentes regionales son «representantes ordinarios del Estado» en sus territorios.

bién va en sintonía con las propues tas que va a hacer en su PNL el PP.

Como publicó este diario la semana pasada, el PNV busca aliados parlamentarios en Madrid para endurecer el incremento de la okupación en Euskadi. Un fenómeno al alza en el País Vasco que el actual *lehendakari*, Imanol Pradales, ha vinculado, en su disputa con Bildu, con el modelo de vivienda de la izquierda *abertzaley* al que ahora se enfrenta, con limitaciones jurídicas, la Policía vasca.

La Ertzaintza ha detectado un incremento de okupaciones en el País Vasco. En el primer semestre de 2024 ya constan 202 denuncias, casi las mismas (212) que todas las registradas en 2019. Ese alza es del 53% en la provincia de Vizcaya, gran feudo del PNV. En el primer semestre del año se registraron 95 casos, frente a los 62 del mismo periodo de 2023.

En el caso de la deflactación, el Congreso ya aprobó en abril una PNL del PP que exigía que se eliminase los efectos de la inflación en el IRPF en todas las autonomías, en sus tres primeros tramos. Las abstenciones del PNV y Junts, una vez más, facilitaron que saliera adelante. Fuentes de Génova aseguran a este diario que se volverá a llevar al Congreso una proposición no de ley en este sentido.

¿Por qué? Porque desde abril ha habido un cambio fundamental: el acuerdo de gobierno del PSC y ERC en Cataluña incluye una rebaja fiscal a las rentas de menos de 35.000 euros—tal como pactaron al desbloquear los Presupuestos de 2024—, así que el PP cree que «ahora el PSOE sí está a favor del alivio fiscal» que ellos piden, que se aplicaría hasta los 40.000 euros.

Para impulsar todo esto, el PP tendrá que hablar con un PNV que no tiene duda alguna de que va a seguir siendo «socio preferente» del PSOE. Pero que va a seguir también votando diferente cuando las iniciativas coincidan con sus postulados. «Se van a seguir produciendo derrotas parlamentarias», zanjó el viernes el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Aitor Esteban.

# Feijóo desafía al PSOE con una ley de conciliación

Quiere darle tanta prioridad como a la inmigración y a la financiación regional

### J. LAMET MADRID

El PP va a acelerar su agenda legislativa con nuevas iniciativas para romper otra vez la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Y la primera será una proposición de Ley de Conciliación para que la educación de cero a tres años sea gratuita en todo el país, cofinanciada al 50% entre la Administración Central, que aportaría alrededor de 2.000 millones de euros, y las comunidades autónomas, que pondrían otros tantos.

Así lo anunció, ayer, Alberto Núñez Feijóo en un acto en una escuela infantil de Alicante, junto con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. «Me propongo devolver a las familias el esfuerzo que han hecho a través de impuestos para mantener el Estado del Bienestar», justificó el líder del PP durante una intervención ante los medios de comunicación.

Por eso «el Partido Popular va a llevar al Congreso la gratuidad de todas las escuelas infantiles en una nueva Ley de Conciliación que presentaremos este mes, en septiembre». Esos 4.000 millones de euros de inversión supondrían «un antes y un después» en la educación infantil. Actualmente, los presidentes de las comunidades del PP ya están implementando esta medida, pero pagada «al 100% con cargo a los presupuestos autonómicos».

Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ha convertido en gratuitas 72.000 plazas de educación de cero a tres años en este curso. «Seguramente», dijo Feijóo, «el de la Comunidad Valenciana haya sido el

# Los 'populares' creen que el PSOE puede apoyar la norma

# Feijóo propone aumentar la prestación por hijo a cargo

único gobierno capaz de implementar esta medida en un solo año». «Han dado cobertura a una vieja aspiración de la sociedad», resaltó.

Feijóo sólo se refirió a la educación gratuita de cero a tres años como «eje principal» de la ley, pero el PP tiene en la recámara más medidas. Por ejemplo, quiere dar un cheque 200 euros a cada familia con hijos en edad escolar, para rebajar la factura de la vuelta al colegio. Y también propone aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el quinto mes de embarazo. Y crear un banco de horas para dar más flexibilidad a los trabajadores, así como un refuerzo de la cartera pública de servicios de reproducción asistida.

Para impulsar todo esto, el PP tendrá que hablar con Junts y con un PNV que no tiene duda alguna de que va a seguir siendo «socio preferente» del PSOE. Pero que va a seguir también votando diferente cuando las iniciativas coincidan con sus postulados. «Se van a seguir produciendo derrotas parlamentarias», dijo el viernes el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Aitor Esteban.

Además, el Partido Popular cree que el PSOE podría apoyar esta medida y negociarán con ellos, según fuentes de Génova. «No hay Estado del Bienestar sin familias que lo disfruten, y si el precio del bienestar es arruinar a las familias, eso no es Estado del Bienestar. Las familias son el principal motor del país», argumentó Feijóo.

En ese sentido, la medida busca un doble efecto. «Mejorar la calidad de la educación es mejorar la economía y en consecuencia mejorar la sociedad», esgrimió. «Un país en el que la escolarización temprana no depende de la renta es un país que no renuncia al ascensor social», se quejó a colación.

Feijóo, de hecho, fue el primer presidente autonómico que aprobó la gratuidad total para la educación de cero a tres años. Ese modelo de Galicia –y también de Castilla y León– lo están implementando ahora todas las comunidades gobernadas por el PP. «Esto es una alternativa, ya no es una promesa. Es una realidad tangible», subrayó el líder de la oposición.

Para el dirigente gallego, «el Gobierno de España está paralizado, pero los problemas de los españoles no se detienen». «Extender la gratuidad de las escuelas infantiles a toda España es un compromiso social, como político, pero también es un compromiso personal, como padre», incidió.

¿Por qué? Porque «la maternidad es la que muchas veces conlleva la brecha salarial. Es invertir en conciliación para que los hijos no sean una motivación para abandonar la carrera laboral».



El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, modificó su agenda para acudir el próximo viernes a Moncloa. EFE

# Sánchez abre ahora La Moncloa para no caer

Orden de «mano tendida» a sus socios para poder gobernar

### RAÚL PIÑA MADRID

La frase desconcertó a muchos. Dejó descolocado a su partido e, incluso, más de uno la desaprobó. El pasado 7 de septiembre, Pedro Sánchez anunció su intención de seguir gobernando «con o sin el Legislativo». Una declaración de intenciones que generó polémica, porque se interpretó como la defenestración de uno de los poderes del Estado si resultaba un obstáculo para seguir como inquilino en La Moncloa. Pasados los días, el planteamiento se ha edulcorado, hasta el punto de darle por completo la vuelta. El presidente del Gobierno hizo ayer un nuevo giro y dio orden de «mano tendida» al Legislativo. Cambio de rumbo. Prioridad para negociar y «abrirse a las ideas y necesidades de otros grupos». Asume Sánchez su fragilidad parlamentaria y que la ruptura de su bloque de gobernabilidad, con Junts y el PNV coqueteando en alguna votación con el PP, puede tumbar su mandato.

«Hacer de la necesidad virtud» es una suerte de tatuaje en La Moncloa. Ha sucedido ya en varios capítulos, como por ejemplo la Ley de Amnistía, y ahora Sánchez escribe un nuevo capítulo. Hacer de un Gobierno en minoría una ventana de oportunidad, sepultando la realidad de caminar por el alambre en cada votación. «Gobiernos sin mayorías lograron avances clave como la ley del divorcio. Si se quiere se puede y nosotros, como queremos, vamos a poder», fue el mensaje op-

timista que trató de lanzar este lunes a sus diputados, senadores y eurodiputados, en un ambiente de incertidumbre en el partido sobre cuál será el rumbo y las constantes vitales de la legislatura.

Sánchez sabe que no puede prescindir de ni un solo voto. Por eso, los esfuerzos de los últimos días hacia formaciones como el PNV o Junts. Bolaños se reunió con la formación vasca la semana pasada y las citas fuera de España con los independentistas catalanes vuelven al tapete tras el parón veraniego. Pero las grietas en el bloque de gobernabili-

# Pide a los suyos diálogo y acuerdo para evitar las fugas de votos

# Promete 5.000 millones extras antes de recibir a los presidentes

dad obligan a todos a remangarse. Sánchez se pone a la cabeza —«Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando»—, pero lanza la orden de que todos detrás y al compás. «Mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Y hoy os

pido que hagáis lo mismo aquí, en el Parlamento. Os pido que practiquéis esa política de diálogo y de acuerdo, que seáis propositivos».

Una de las quejas recurrentes de los socios de gobernabilidad es que la acción del Gobierno eran «lentejas». Que las iniciativas no se negociaban antes de presentarse y que luego se les exigía aprobarlas bajo la amenaza de que la alternativa era la llegada de un gobierno del PP con Vox. Un argumento que sigue siendo válido para Sánchez, que lo ve como el pegamento para sus votos: «Con los socios hay cosas que nos separan, pero también que nos unen, por ejemplo enfrentar la ola ultraderechista que recorre Europa».

El intento de aprobar los Presupuestos será una suerte de prueba del algodón, aunque el jefe del Ejecutivo está decidido a seguir al mando haya o no Cuentas Públicas -de no sacarlas adelante sería el segundo año seguido que no lo consigue-. «Hay Gobierno para largo», clamó en esa estrategia de poner un halo de optimismo para envolver todo. Como cebo para asegurarse apoyos al tiempo que tratar de agrietar la posición del PP, ayer anunció que los Presupuestos incluirán «5.000 millones adicionales para las comunidades, diputaciones, consejos y ayuntamientos». Una oferta que lanzó cuatro días antes de recibir en La Moncloa al lehendakari Imanol Pradales y a los presidentes populares de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda.



La ministra de Sanidad, Mónica García, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ayer, en la presentación de su propuesta para los PGE. J. J. GUILLÉN / EFE

# Sumar: 27.000 millones más contra las herencias y la educación privada

Propone una reforma fiscal que aumente la progresividad y «reequilibre» el IVA

# PALOMA H. MATELLANO MADRID

Enjulio de 2022, Yolanda Díaz ya hablaba de la reforma fiscal como una «necesidad»: «Para nosotros es fundamental; para el PSOE, no». Dos años después, y tras muchos intentos de sacarla adelante, Sumar ha convertido la renovación del sistema tributario en su principal empeño y obligará a los socialistas a sentarse a negociar si quieren sacar adelante las cuentas públicas para 2025.

«Tenemos una fiscalidad que prima a los de arriba», denunció ayer Díaz en el acto de presentación de sus propuestas para los Presupuestos -el PSOE ya las ha recibido-. Su formación aboga por una reforma fiscal «profunda» que ponga el foco en «quién debe pagar los impuestos», con una mirada «igualitaria y plurinacional». Así, a través de una mayor carga impositiva para los que más tienen, Sumar propone al Gobierno una remodelación tributaria que supondría 27.000 millones de euros adicionales para las arcas públicas, según estiman en el partido.

El primer punto de la reforma que los de Díaz llevarán a las negociaciones con el PSOE habla de seguir elevando la contribución de los más ricos. Por un lado, a través del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, un tributo que en 2023 recaudó 623 millones de euros procedentes del 0,1% de los contribuyentes españoles que quedaban sujetos a este gravamen. Ahora, Sumar propone reducir el mínimo exento de tres millones de euros a uno. Por otro lado, y con el mismo objetivo, la formación de Yolanda Díaz quiere esquivar la escasa competencia estatal sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones creando otro gravamen a las grandes herencias –las que superen el millón de euros – que compensaría la diferencia entre el tributo estatal y el que establezcan las CCAA.

En la misma línea, el partido pretende poner sobre la mesa de negociación un nuevo aumento en el gravamen a las rentas de capital en el IRPF. «Los ingresos de las clases medias y bajas, que se producen casi en su totalidad por vía del trabajo, tienen una tributación mayor que los de las rentas más altas, que lo hacen a través del capital», defiende la formación, que aboga por elevar hasta en siete puntos porcentuales la tributación de los distintos tramos—de forma progresiva—.

La propuesta de Sumar pasa también por «reequilibrar» el IVA, reduciéndolo en servicios básicos y elevándolo «en los que tienen alternativa pública». Así, Díaz anunció ayer que defenderán una rebaja del IVA al tipo reducido en las peluquerías y los centros veterinarios y al superreducido en pañales y productos singluten, mientras que propondrán al PSOE que la educación y los seguros sanitarios privados dejen de estar exentos de este tributo, pues consideran que de esto «se benefician mayoritariamente las rentas altas».

Sumar cierra el capítulo de la reforma fiscal con la sugerencia de un nuevo gravamen a aviones privados, yates y coches de lujo y con la propuesta de elevar la fiscalidad del tabaco. De todas las medidas que, para el partido, debería incorporar la reforma

Negociará un impuesto a los aviones privados y coches de lujo

Quiere prohibir la compra de vivienda para especular fiscal, fuentes de Sumar confían en que «bastantes» de ellas tendrán recorrido tras la negociación con el PSOE.

Así, los 27.000 millones de euros extra que, aseguran, recibiría el Estado con esta remodelación tributaria servirían para subvencionar los nuevos gastos que plantean: un cheque mensual de 200 euros para la crianza de hijos, avanzar en la gratuidad de la educación entre o y 3 años...

Además, el partido de Díaz también ha propuesto retirar las ayudas

a la vivienda en las CCAA que no decreten «zonas tensionadas» -esto es, que no estén aplicando la Ley de Vivienda-, una medida con la que el Estado se podría ahorrar hasta 2.000 millones de euros. Este asunto es el otro pilar de las medidas que Díaz expondrá al PSOE, con un anuncio que sobresale: la prohibición temporal de compra

de pisos si son para especular. Con esto, el partido quiere condicionar la adquisición de vivienda en zonas tensionadas a que el comprador fije allí su residencia habitual o bien la destine al alquiler asequible.

# El PP balear votará que se derogue la Ley de Memoria como pide Vox

### EDUARDO COLOM PALMA

La ruptura de Vox con el PP, decidida unilateralmente por los de Abascal y que hizo saltar por los aires sus alianzas autonómicas, sigue teniendo impacto con sordina en Baleares. El divorcio «no tiene vuelta atrás», como subrayó la semana pasada la presidenta balear, Marga Prohens (PP), pero, de momento, las consecuencias políticas apenas se han notado en el archipiélago.

Si hace dos semanas el PP propició con su abstención la continuidad del presidente del Parlament y miembro del ala oficialista de Vox en las Islas, Gabriel Le Senne, sometido a un plebiscito por la oposición tras el sonado incidente que protagonizó en junio al romper una fotografía de Aurora Picornell, ayer los populares avanzaron que no dinamitarán una de las iniciativas estrella de Vox.

Salvo volantazo, el PP apoyará la derogación de la Ley de Memoria Democrática, una propuesta que Vox impulsa en el Parlamento balear. De hecho, la supresión ya había iniciado su recorrido parlamentario antes de la fractura, y el PP no variará su posicionamiento.

Lo confirmó ayer la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marga Durán. Su partido considera que la derogación de la ley, aprobada bajo el gobierno del PSOE de Francina Armengol, no afecta a la legislación estatal y tampoco a la Ley de Fosas (que sí se mantendrá) ni a sus efectos reparadores sobre las víctimas de la Guerra Civil. Por ello, mantienen que no es necesario enmendar la propuesta de Vox.

Más allá de esta ley, el Ejecutivo de Prohens afronta en los próximos meses la verdadera piedra de toque en el nuevo escenario



La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

político. Los presupuestos de 2025 son la meta volante que debe rebasar el PP en las Islas, para lo que necesita al menos cinco votos de otras formaciones o de diputados que no están en sus filas.





# TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

# **INICIO DE VENTAS**

**ACREDITADOS** 

23 y 24 25 y 26

**ACREDITADOS** 

**SEPTIEMBRE** 

**SEPTIEMBRE** 

Andalucía. Aragón, Cantabria. Comunidad Castilla León, Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia.

Asturias, Cataluña, Castilla la Ceuta, Galicia, Islas Mancha, Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

# MÁS VIAJES | 25 SEPTIEMBRE MÁS VIAJES | 27 SEPTIEMBRE

| DESTINOS          |                                                  | 4 DÍAS  | 5 DÍAS  | 6 DÍAS  | 8 DÍAS  | 10 DÍAS |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Con<br>transporte | Andalucía · Cataluña ·<br>Murcia · C. Valenciana |         |         |         | 228,93€ | 290,07€ |
|                   | Islas Baleares                                   |         |         |         | 267,63€ | 331,49€ |
|                   | Islas Canarias                                   |         |         |         | 355,30€ | 435,95€ |
|                   | Circuitos Culturales                             |         |         | 293,16€ |         |         |
|                   | Turismo de<br>Naturaleza                         |         | 286,82€ |         |         |         |
|                   | Ceuta y Melilla                                  |         | 286,82€ |         |         |         |
| Sin<br>transporte | Andalucía · Cataluña ·<br>Murcia · C. Valenciana |         |         |         | 210,72€ | 253,65€ |
|                   | Islas Baleares                                   |         |         |         | 210,47€ | 253,77€ |
|                   | Islas Canarias                                   |         |         |         | 210,39€ | 253,65€ |
|                   | Capitales de Provincia                           | 124,68€ |         |         |         |         |



- Los precios incluyen: Precio por persona en habitación doble compartida en régimen de pensión completa. excepto los Viajes a Capitales de Provincia cuyo régimen será media pensión. Consulte suplemento fiestas de navidad y fin de año y habitación individual (bajo disponibilidad).
- · El depósito a abonar una vez confirmada la reserva en un plazo máximo de 5 días después de ser emitido el documento de viaje será de 20 € en capitales de provincia, 35 € en turnos de 8 días sin transporte en Costa Peninsular e Insular y 45 € para el resto de los viajes.
- · Los precios podrán minorarse para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC) de la seguridad Social. Precios con IVA incluido.

### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

# **MÁS VIAJES**

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.



Teléfono de Información GRATUITO

900 33 65 65

www.turismosocial.com www.imserso.es o en su agencia de viajes

Descarga nuestra **app** 



# Los 16 presos españoles en las mazmorras del chavismo

Seis de ellos fueron detenidos en el marco del fraude electoral del 28 de julio

### DANIEL LOZANO

La deriva dictatorial del chavismo rompe todos los récords históricos. La detención de los dos turistas vascos ha elevado a 16 (11 hombres y cinco mujeres) el número de españoles presos por motivaciones políticas en las mazmorras de Nicolás Maduro, una situación jamás vivida en América Latina desde las guerras de independencia.

José María Basoa y Andrés Martínez se han sumado en las últimas semanas a seis ciudadanos hispanovenezolanos, entre ellos una mujer, encarcelados durante la ola represiva desatada por la revolución para acallar las protestas tras el megafrau-

# PRAGA PIDE INFORMACIÓN **SOBRE UN CIUDADANO CHECO DETENIDO**

República Checa solicitó a Venezuela «información detallada» sobre el arresto de un ciudadano checo, acusado por las autoridades venezolanas de formar parte de un complot para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, informó ayer el Gobierno del país europeo. El checo Jan Darmovrzal fue detenido junto a tres estadounidenses y dos españoles por un «plan» para «desestabilizar» Venezuela, anunció el sábado el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. «La embajada checa en Bogotá envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en relación con la detención del ciudadano checo», dijo en un comunicado la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores Mariana Wernerova, informa Afp. «Solicitamos información detallada sobre el caso y contacto consular», agregó. «Nuestros diplomáticos están en contacto con colegas de Estados Unidos y del Ministerio de Asuntos Exteriores español», precisó la nota del Gobierno checo. Los estadounidenses detenidos fueron identificados por Cabello como Wilbert Josep Castañeda –un militar al que acusó de dirigir el complot-Estrella David y Aaron Barren Logan.

de del 28 de julio. El Foro Penal venezolano, que defiende sobre el terreno a buena parte de los 1.808 prisioneros políticos (305 antes de las elecciones), confirmó a EL MUNDO la presencia de los seis encarcelados con doble nacionalidad, aunque ha omitido sus nombres hasta que sea certificado por sus familias.

El grupo está conformado por cinco presos históricos; tres capturados a lo largo del año electoral; los seis de la represión tras el fraude, definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «terrorismo de Estado»; y los dos jóvenes bilbaínos, quienes decidieron pasar parte de sus vacaciones en la zona del Amazonas que comparten Venezuela y Colombia.

Se trata de los históricos Jorge Alayeto, empresario capturado en 2017 a quién le arrebataron su hacienda y su camioneta, lesionado gravemente por las torturas; María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años de forma injusta por ser

hermana de un militar al que se acusa de conspiración; Ángela Expósito, cuyo «delito» fue cuidar los perros de otros presos políticos; Karen Hernández, acusada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020 y el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López.

«En pocas semanas se ha duplicado la cifra de presos españoles. Es muy grave. Es fundamental que el Gobierno español incremente la presión diplomática sobre Venezuela y exija la liberación inmediata de los presos con nacionalidad española, que sufren condiciones inhumanas. Y el Consulado no nos da razones, más aún cuando hay rumores de que Zapatero está negociando traer a España a varios dirigentes enfermos», aseguró a EL MUNDO Verónica Noya, hermana de Fernando y al frente de una nueva plataforma prolibertad de presos.

La conspiranoia puesta en marcha por el chavismo para justificar el asedio a la oposición provocó el encarcelamiento de otros tres hispanovenezolanos a lo largo del año. La más conocida es Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad civil venezolana, detenida en febrero pasado; su ex marido Ale-



Rocío San Miguel. AP



Alejandro González. E. M.



José María Basoa. EFE



Andrés Martínez. EFE



Ángela Expósito. E. M.



Fernando Noya. E. M.



Karen Hernández. E. M.



Jorge Alayeto. E. M.



María Auxiliadora Delgado. E. M.



jandro González, ex militar y direc $tivo\,de\,la\,petrolera\,esta do unidense$ Chevron en Venezuela; y el empresario y economista Ricardo Albacete, cercano a María Corina Machado y detenido por venganza: se atrevió a ofrecer hospedaje a la líder opositora cerca de la frontera.

«Mi hermano no está bien, ha perdido entre 13 y 15 kilos. Está en la cárcel del Rodeo 1 (militares en su mayoría) y sólo le dejan salir al patio 20 minutos cada semana», explicó a EL MUNDO Yajaira González, hermana de Alejandro. Las pruebas que presentaron en su contra los agentes de Maduro, tan esperpénticas como en la mayoría de los casos, fueron las fotos de la antigua pareja en sus viajes vacacionales. «Los interrogadores se sorprendieron cuando mi hermano les advirtió que llevaba un año separado de Rocío», destacó González a este periódico.

Contra Rocío San Miguel, además de los vídeos bajo torturas realizados con un supuesto integrante de la Operación Brazalete Blanco, se destacaron los mapas de las regiones militares que tenía en su poder. Los mismos mapas que se podían consultar desde hace años en la web de su organización, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Así son las pruebas en las conspiraciones que inventa la revolución.

El mismo caso que se sigue contra su madre ha impedido el regreso a Madrid de Miranda, hija de Rocío San Miguel. La joven obtuvo en la Universidad Complutense su título en Ciencias de la Información y a Madrid pretendía volver tras unas semanas de vacaciones para emprender su vida laboral. Miranda sufre medidas cautelares impuestas por los jueces, que le imposibilita abandonar el país.

Desde que el pasado sábado tras-

# «Es fundamental que el Gobierno español exija la liberación»

# Albares mantiene el silencio sobre la retención de los dos vascos

cendió la detención de los dos vascos, el ministro de Asuntos Exteriores ha permanecido en silencio y con perfil bajo, informa Marina Pina. José Manuel Albares estuvo ayer en Londres, donde mantuvo una reunión bilateral con su homólogo británico, David Lammy. Tras ella realizaron una declaración conjunta donde no hubo ninguna palabra sobre Venezuela.

Albares no se ha pronunciado en ningún medio de comunicación para hablar sobre los españoles apresados, tampoco lo ha hecho en sus redes sociales, donde su equipo con frecuencia publica post. Cuando fueron detenidos Santiago Sánchez y Ana Baneira en Irán, Albares se puso en contacto con su homólogo para pedir su liberación. En este caso, Exteriores no informa sobre si ha habido comunicación con Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, el mismo que convocó al embajador español el pasado viernes y llamó a consultas a su embajadora en Madrid para dar un paso más en la crisis diplomática.

Lo habitual con los presos extranjeros, sobre todo estadounidenses, es que sean trasladados a la siniestra prisión del Helicoide, en Caracas. Tras las primeras semanas, en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política de Maduro, los nuevos prisioneros deberán aprender a subsistir en un microcosmos carcelario donde funciona una economía sumergida manejada por los carceleros. Todo tiene un precio.

En los últimos dos años, Estados Unidos ha logrado canjear a una veintena de sus ciudadanos que habían caído en manos del chavismo. Convertidos en rehenes y en moneda de cambio, fueron intercambiados por los dos famosos *narcosobrinos* de Maduro y por el magnate colombiano Alex Saab, presunto testaferro del *presidente pueblo*.

En su última reunión con familiares de presos españoles, los representantes consulares reconocieron que no habían podido visitarles. Los encarcelados durante 2024 ni siquiera han podido contar con sus propios abogados y los impuestos por el poder eluden sus llamadas. «No hay nada que se pueda hacer, esto es un tema político», confesó en un ataque de sinceridad una de las letradas al padre de uno de los españoles encarcelados.

«España debería trabajar en conjunto con la Unión Europea y otros organismos internacionales para brin-

# Lo habitual con los extranjeros es que vayan al Helicoide

# Los apresados en 2024 no han contado con abogados propios

dar más apoyo a las víctimas y sus familias. También es clave seguir fomentando el diálogo para buscar una solución pacífica y democrática a la crisis política en Venezuela», concluyó Verónica Noya.

El balance global del propio Foro Penal es desolador y prueba evidente de la escalada contra los derechos humanos que sufre Venezuela. De los 1.808 prisioneros políticos comprobados hasta el momento, 60 son menores de edad y 226, mujeres. La cifra de militares permanece estancada en 157, similar a la previa a las elecciones, lo que confirma que las protestas en las calles fueron ciudadanas, incluso de los sectores más humildes del país petrolero.

# Glenna Cabello, la hermanísima del «soldado» que protege a Maduro

La cónsul venezolana en Bilbao extiende su influencia desde Bildu hasta Repsol

### JOSEAN IZARRA BILBAO

Glenna del Valle Cabello (Maturín, 1959) recibió el pasado martes 10 de septiembre en el consulado de Venezuela en Bilbao a los familiares de Andrés Martínez y de José María Basoa. Según manifestó ayer a EL MUNDO, tras atenderles comunicó días después que ambos habían sido detenidos por Venezuela por formar parte del CNI e integrar un grupo de mercenarios que pretendían derrocar al Gobierno chavista e, incluso , asesinar a Nicolás Maduro. El encargado de justificar las detenciones de los dos jóvenes bilbaínos fue su hermano; Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el «soldado de la revolución bolivariana» encargado de garantizar la continuidad de Nicolás Maduro.

Glenna Cabello es, según portavoces de la oposición a Maduro en Euskadi, la clave de bóveda de la diplomacia bolivariana en España. Amable en el trato personal, Glenna es una de las seis cónsules de carrera en la capital vizcaína y desde la pasada semana la decana de un Cuerpo Consular heterogéneo. El peso político de Cabello, su trayectoria diplomática en la ONU y en París y sus extraordinarias relaciones con el núcleo de Maduro le sitúan muy por encima del resto de los representantes diplomáticos vascos. Cabello es oficialmente la encargada de atender a los miles de venezolanos - emigrantes económicos, según manifiesta– que residen en el País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja. Pero desde su desembarco en Euskadi procedente de París en 2022 y, sobre todo, después de la inauguración de una flamante sede en abril de 2023 dejó claro su objetivo de contrarrestar el protagonismo de los miles de venezolanos críticos con el régimen de Maduro organizados en «plataformas» en las tres provincias vascas

Sus críticos advierten de que el traslado de Glenna Cabello desde la delegación de Venezuela en París hasta Bilbao fue la salida pactada por Diosdado Cabello con el equipo de Exteriores de Maduro. La Justicia francesa había archivado una denuncia contra la periodista y fotógrafa venezolana Andreína Mujica. La ahora cónsul de Bilbao aseguró que había sido amenazada de muerte, la policía francesa interrogó a la periodista crítica con Maduro y, tras casi tres años de dilegencias judiciales, la Justicia confirmó que nunca existieron las presuntas amenazas utilizadas por Cabello contra la hija del escritor y periodista Héctor Mújica, un fallido aspirante a la presidencia del Partido Comunista de Venezuela.



Glenna Cabello ondea su bandera en la plaza de Venezuela de Bilbao. E.M.



Glenna Cabello, en el centro, flanqueda por dirigentes de Bildu como Igor Zulaika, Jasone Agirre, Arkaitz Rodríguez y María del Rio. E.M.

En Bilbao, Glenna Cabello ha combinado su defensa del régimen chavista ondenado la bandera en la plaza de Venezuela con la presencia más discreta en los foros políticos, sociales y empresariales vascos. «Mantiene una relación estrechísima con EH Bildu pero fue capaz de atraer a la inauguración

de la nueva sede del consulado en el centro de Bilbao a los máximos responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», recuerdan los asistentes a la puesta de largo de una delegación situada enfrente de la sede de la coalición *abertzale* y a escasos 200 metros de Sabin Etxea, el imponente edificio

construido por el PNV en la casa de los fundadores del partido.

Una equidistancia física muy distinta a las sintonías ideológicas en este singular triángulo entre la Venezuela de Maduro, EH Bildu y el PNV. La coalición abertzale mima sus relaciones con el régimen a través de Cabello y la cónsul sabe que cuenta con Bildu para todas sus iniciativas. La imagen de Glenna flanqueada por el secretario general de Sortu Arkaitz Rodríguez y la portavoz de Bildu María del Río en la inauguración del nuevo consulado contrasta con la tímida presencia en el acto-sin fotos para el recuerdo- del histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti que fue acompañado por la ahora europarlamentaria Ohine Agirregoitia.

Los dos partidos nacionalistas mantienen posiciones enfrentadas tras el desarrollo de las elecciones del pasado 28 de julio. Bildu envió como observadoras a la diputada Marije Fullaondo la Cruz y a la parlamentaria vasca Diana Urrea Herrera. Las dos celebraron desde Caracas la victoria de Maduro en sus redes sociales y garantizaron en un vídeo que el proceso electoral se había desarrollado de forma «tranquila». Un mes después, Arnaldo Otegi reclama con la boca pequeña las actas electorales mientras aboga por el «diálogo».

En Sabin Etxea, sin embargo, el PNV prepara con las plataformas críticas a Maduro iniciativas parlamentarias y la visita a Euskadi de Edmundo González, el candidato al que el Congreso español reconoce como presidente electo de Venezuela. Mikel Burzako Samper, responsable de Relaciones Internacionales del PNV, junto a Iñaki Anasagasti son los encargados de coordinar una estrategia política con vías de interlocución abiertas también con Glenna Cabello.

Los dirigentes del PNV valoran la influencia de la cónsul de Bilbao con su hermano Diosdado Cabello e incluso con Delcy Rodríguez, la número dos del Gobierno de Maduro. «Glenna mantiene una excelente relación con empresas vascas con intereses muy importantes en Venezuela», apuntan fuentes empresariales. La hermana del ministro del Interior que se presenta en su programa televisivo El Mazo Dando como el «soldado de la revolución bolivariana» ha tejido una curiosa red de relaciones. Uno de sus logros ha sido afianzar las relaciones con el presidente de Petronor -empresa del grupo Repsol- Emiliano López Atxurra. Una relación diplomática que ha engrasado las relaciones entre la empresa energética y el régimen de Maduro.

# Los socialistas europeos rebajan su posición sobre Venezuela

No reconocen a González y pedirán a la UE sancionar a Maduro «a su debido tiempo»

DANIEL VIAÑA BRUSELAS

Los socialistas europeos no pedirán el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas y solicitarán a la Unión Europea que valore posibles sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro «a su debido tiempo» y «si se considera oportuno». Es lo que han plasmado en el documento que han presentado ante el Parlamento Europeo antes del debate que tendrá lugar hoy sobre Venezuela, y el texto supone una notable rebaja respecto a la posición que inicialmente habían marcado.

Ante de la presentación de las propuestas, los socialistas europeos pedían, en su propia página web, que la Unión Europeo fuera más dura con Venezuela, apostaban por sanciones contra Maduro y reconocían la victoria de González. «Los números reales dicen que el líder de la oposición Edmundo González Urrutia ganó las elecciones», señalan unas declaraciones de Yanis Maniatis, vicepresidente del grupo socialista para asuntos exteriores.

«Es el momento de que la UE eleve el tono y aumente las sanciones al régimen, incluyendo a altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, y al propio Maduro», añadía, al tiempo que hacía referencia a Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y quien el pasado domingo

Los alemanes respaldarían al lider opositor como ganador

En la votación del jueves puede haber disparidad de posiciones

calificó por primera vez al régimen de Maduro de «dictadura».

Pero este posicionamiento, que chocaba directamente con la postura del PSOE y del Gobierno de España, ha desaparecido del texto finalmente presentado ante el Parlamento. El grupo español es el que más europarlamentarios aporta a los socialdemócratas europeos, el presidente Sánchez es uno de los principales líderes de la formación e Iratxe García ocupa la Presidencia de la misma en el Parlamento Europeo, situaciones que sin duda han sido básicas en la redacción del documento definitivo. Las fuentes socialistas consultadas se limitan a apuntar que la propuesta del grupo S&D es la que está en el documento, y restan importancia a la postura inicialmente marcada por Maniatis.

En Bruselas, sin embargo, se apunta a que la posición plasmada en el documento puede no representar a todos los socialistas, y que hay una parte que sí estaría a favor de reconocer a González como ganador de las elecciones en Venezuela. Los alemanes o los franceses, por ejemplo. Y que eso puede dar lugar a que en la votación que tendrá lugar el jueves en Estrasburgo se produzca una disparidad de votos. Que los españoles se abstengan y que el resto vote a favor.

De esta manera, el PSOE español mantendría su posición y no se enfrentaría de manera directa con Maduro, y el resto de socialistas tendrían libertad para votar lo que consideran necesario y adecuado. Aunque esto, por ahora, no son más que conjeturas y posibilidades que se susurran en la capital comunitaria.

Antes de esta votación tendrá lugar el debate, que será este martes y en donde se comenzarán a ver las verdaderas posiciones de las diferentes familias. El PP europeo, por su parte, ya ha sido muy claro en sus exigencias: pedirá no sólo que se reconozca a Edmundo González como ganador de los comicios sino que pedirá a la UE que solicite una orden de detención contra Maduro «por crímenes de lesa humanidad por las

graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido».

La previsión es que el texto que finalmente se apruebe y salga adelante recoja una posición intermedia entre lo que proponen los populares y los socialistas, aunque sí existe el convencimiento de que habrá un reconocimiento explícito a la victoria de González. «Yuna condena dura», añaden fuentes comunitarias.

Esto supondrá una medida de presión y una muestra de la posición mayoritaria en el Parlamento, pero lo realmente importante es lo que posteriormente haga Bruselas. Por ahora, sólo el citado Borrell, y ya cuando está a punto de aca-

bar su mandato, ha sido duro con Venezuela. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en cambio, ha evitado esta cuestión.



Iratxe García. A.PRESS



faes El dirigente venezolano, Edmundo González Urrutia, ayer, con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. DAVID MUDARRA

# Aznar: «Hay que acabar con el exilio cuanto antes»

Feijóo se reunirá hoy con el líder venezolano, Edmundo González, en el Congreso

MARISA CRUZ MADRID

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, se sumó ayer a sus homólogos Mariano Rajoy y Felipe Gon-

zález, manteniendo un encuentro con el dirigente político venezolano, Edmundo González, a quien reconoce como ganador de las elecciones del

28 de julio y «presidente electo» de Venezuela. Alberto Núñez Feijóo se citará con él hoy en el Congreso.

«En este momento», señaló Aznar,

según una nota difundida por FAES, «importa recordar que Edmundo González ha ganado las elecciones; que es el presidente electo de Venezuela y que la comunidad internacional no puede consentir el deterioro democrático en ese país». Además, le transmitió un «decidido apoyo a la libertad y a la democracia» en su país y apostó por trabajar para que el exilio de González «acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una Venezuela en paz y libertad».

Aznar, uno de los políticos españoles más combativos con el régimen de Maduro, también ha exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos, actualizar las sanciones personales contra los jerarcas chavistas y, junto a una treintena de ex mandatarios iberoamericanos, ha abogado por la detención de Maduro y su cúpula y su procesamiento por el Tribunal Penal Internacional.

Las reuniones de González, ayer con Aznar y hoy con Feijóo, se producen en un momento de tensión entre Madrid y Caracas, exacerbada por la detención de dos españoles acusados por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de pertenecer a los servicios de inteligencia y estar involucrados en una supuesta conspiración contra el régimen. El Ejecutivo español ha negado no sólo la pertenencia de ambos al CNI sino también cualquier relación de España con maniobra conspiratoria alguna.

El Gobierno español prefiere de momento mantenerse en la reclamación de las actas electorales para su verificación internacional; considera que aún hay margen para la negociación con el régimen habida cuenta de que la toma de posesión del presidente electo no se producirá hasta el próximo 10 de enero.

# Perelló propone a Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo

El juez dejará la vicepresidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, propuso ayer para la vicepresidencia del Alto Tribunal al magistrado de la Sala Tercera Dimitry Berberoff. Con la candidatura de Berberoff, ex letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y experto en Derecho de la Unión, la presidenta pretende reforzar la dimensión europea del Tribunal Supremo. El Pleno en el que se debatirá y votará su elección se celebrará el próximo 25 de septiembre, según informan fuentes jurídicas.

Berberoff es, en la actualidad, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria en la Carrera Judicial, de corte conservador, cargo que abandonará para tener plena disponibilidad como vicepresidetne del TS. Los vocales nombrados a propuesta del Partido Popular han defendido que, al ser la presidenta Perelló integrante de la minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, la vicepresidencia debe corresponder a un magistrado de la APM, para mantener los equilibrios ideológicos dentro del CGPJ. Comunicada ya oficialmente su candidatura por parte de Isabel Perelló, Berberoff tendrá que ser ratificado por el Pleno con mayoría de tres quintos, es decir, 13 votos. La previsión es que Berberoff sea ratificado sin problemas, ya que la presi-

denta Perelló ha hecho pública su propuesta toda vez que ha amarrado los votos para el candidato.

La figura de vicepresidente del Tribunal Supremo está concebida en la Ley Orgánica del Poder Judicial como un perfil de auxilio, y llegado el caso de sustitución, del propio presidente del Alto Tribunal.

En 2014, Berberoff fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en septiembre de 2018 fue designado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2007-2010), fue miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) y enlace de la Red Judicial europea en el Tribunal Supremo.

La elección del vicepresidente forma parte del proceso interno para configurar el nuevo CGPJ. Cerrado este capítulo, los vocales continuan las negociaciones para conformar las comisiones. En el próximo Pleno del día 25 se constituirán las comisiones legales—Comisión Permanente, Disciplinaria, Igualdad, Asuntos Económicos y Calificación—así como la designación de las vocalías territoriales, informan fuentes jurídicas.



# PALESTINA: EMBAJADOR Y VISITA A ESPAÑA

Cinco meses después de que el Gobierno reconociera la existencia de su Estado, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina visitará España este miércoles y se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ayer Palestina adaptó su estatus diplomático y el embajador palestino, Husni Abdelwahed, acreditó como embajador en la entrega de cartas credenciales a Felipe VI. En la cita también acreditaron su presencia los representantes de Egipto, Perú, Catar, Australia y Paraguay. FOTO: A. MARTÍNEZ / EUROPA PRESS

ORGANIZA



PATROCINAN







COLABORADOR ACADÉMICO

**Deusto**Emprende





premiosstartup.expansion.com
#PremiosExpansionStartUp

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS

10 de sep. al 15 de oct.

# El contraataque de Ábalos: «Puente tomó decisiones como las mías»

Ataca al ministro que ordenó la auditoría contra él en un nuevo escrito ante el juez

### ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional para que se le reconozca la condición de «perjudicado» en el *caso Koldo* y aprovecha para arremeter contra su sucesor Óscar Puente.

Tras la auditoría ordenada por el actual ministro del ramo, en la que se incrimina a Ábalos por los contratos que adjudicó en plena crisis sanitaria, el ex alto cargo del PSOE sostiene que Puente adoptó «decisiones similares» a las que ahora le recrimina mientras era alcalde de Valladolid. Asimismo, le critica por «omitir la concurrencia de otras autoridades y cargos implicados en esas decisiones terribles por el momento y la incertidumbre» y equipara la gestión política que realizó en ese momento a la que llevaron a cabo administraciones como la Comunidad de Madrid.

«Parece evidente que tal informe», abunda en referencia a la auditoría que le atribuye, entre otras cuestiones, haber disparado el precio de las mascarillas o el control absoluto de los expedientes admi-

# Añade que Puente «ha omitido la concurrencia de otras autoridades»

# «El informe no tiene las mínimas exigencias de objetividad»

nistrativos investigados, «sólo busca un cortocircuito en la descripción de responsabilidad». «Prescindiendo», agrega, «de la dimensión de la situación en la compra de material en tiempo de pandemia».

A su vez indica que el informe encargado por Puente contra él, que consta de 89 folios y en el que se destaca que Ábalos llegó a duplicar en apenas 38 minutos el precio del material sanitario adquirido a la empresa Soluciones de Gestión, «no responde a ninguna finalidad razonable en cuanto no incorpora conclusiones sobre criterios de control interno más eficaces, ni plantea modificaciones normativas aconsejadas tras su escrutinio». «Tampoco obedece a un régimen pautado y periódico de control», asevera.

Continúa el también ex secretario de Organización del PSOE afirmando en su recurso que el referido dictamen contra él «no es una auditoría» porque «no cumple el mínimo estándar al no integrar criterios de imparcialidad». Pero también por «existir un evidente conflicto de intereses» y carecer de «las mínimas exigencias de objetividad».

Asimismo, estima que «incumple la Directiva Europea de protección de denunciantes en cuanto no se informa a los intervinientes», en referencia a los funcionarios a los que se ha interrogado, «de la finalidad de su deposición». «El mismo se orienta sin ambages a señalar a un ex ministro», en alusión a sí mismo.

«La concurrencia de tantas irregularidades en la conformación de dicho informe nos lleva a la conclusión de que está destinado a perjudicar (o desde otro prisma) a evitar una responsabilidad o diluirla». Con este recurso Ábalos combate, además, la negativa a admitir su personación en la causa que instruye el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional como perjudicado.

Toda vez que «lleva meses sorprendiéndose de que los medios de difusión están publicando contenidos de la causa (correos, referencias a investigaciones en marcha por unidades de Policía Judicial y contenidos afectantes a la vida personal y privada) que debieran haberse mantenido en la confidencialidad que establece el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que parece que nadie cumple ni se encarga de hacer cumplir».

Con respecto a esta cuestión, la Fiscalía ha interpuesto una denun-



José Luis Ábalos. BERNARDO DÍAZ

cia por revelación de secretos a instancias del propio ex dirigente socialista y que ya se investiga en un juzgado madrileño.

El denominado *caso Koldo* se encuentra en estos momentos a la espera de que la Guardia Civil entregue un informe sobre el contenido de los dispositivos intervenidos al ex asesor personal de Ábalos, Koldo García. A la vista del contenido del mismo la Fiscalía Anticorrupción decidirá si lleva al ex ministro ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

Ábalos ya ha reiterado en numerosas ocasiones que se encuentra en una situación de indefensión al no poder declarar en la Audiencia Nacional. Arguye que «puede defenderse de todo», niega haber cometido irregularidad alguna, y se desvincula de la tramitación de los expedientes administrativos que están siendo investigados. Apunta que él se limitó a adoptar decisiones estratégicas y que el resto, incluida la negociación del precio del material sanitario, corrió a cargo de los empleados del Ministerio de Transportes. A raíz de la auditoría contra él, Ábalos ya ha anunciado que «votará en conciencia» en el Congreso dando por rotos los lazos con su antiguo partido.



La ex prestaenta de Aatj Isabei Parao de vera, ayer a su negada a ta Audiencia Ivacionai. EUROPA PRESS

# 'Koldo': Aldama rondaba el despacho del ex ministro

La ex presidenta de Adif veía al comisionista cuando despachaba con Ábalos

### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MADRID

La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera explicó ayer al juez del caso Koldo que cuando iba al ministerio de Transportes a reunirse con José Luis Ábalos era habitual encontrarse con Víctor de Aldama, el comisionista de la trama. Lo veía en la misma tercera planta del despacho del ministro, explicó la testigo, que precisó que nunca tuvo claro cuál era allí el papel de Aldama.

Tanto Pardo de Vera como otros dos altos cargos de Adificitados también como testigos hicieron referencia al informe interno elaborado por orden del actual ministro, Óscar Puente, sobre la compra de mascarillas que se investiga. Se trata de un informe «incompleto», dijo Pardo de Vera, que además no reúne las características de una auditoría. El director Financiero, Manuel Fresno, cuestionó algunas de las cifras del informe. Además de al fiscal, los testigos respondieron a preguntas de las acusaciones populares Hazte Oír, Liberum, PP y Vox.

Por su parte, Hazte Oír ha pedido al juez que llame de nuevo a declarar, esta vez como investigado, al ex presidente de Puertos del Estado, por su responsabilidad en la compra de mascarillas a la trama a la que apuntan las testificales practicadas.

# Vox pone a un policía al frente en Inmigración

El nuevo portavoz se viralizó al vincular la delincuencia con la llegada de extranjeros

### P. H. MATELLANO MADRID

En plena crisis por la incesante llegada de cayucos a las costas canarias, Vox parece lanzado a hacer bandera de la oposición a la inmigración ilegal. En Bambú quieren que este sea su rasgo diferencial frente al resto de partidos, pues consideran que la propuesta del PP en esta materia es una «estafa» y que el PSOE está siendo «cómplice» de un «efecto llamada». Así, desde ayer, los asuntos de inmigración adquieren una nueva dimensión en la dirección de Vox, con una portavocía propia que tendrá al policía Samuel Vázquez al frente.

José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, anunció este lunes que el Comité Ejecutivo Nacional de la formación acordó crear la figura de un representante de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad. La persona que estará al cargo es un policía en excedencia, con más de 120.000 seguidores en redes sociales y al que Vox ya había recurrido en varias ocasiones para respaldar su discurso de que la delincuencia aumenta con la llegada de inmigrantes ilegales.

Samuel Vázquez preside la asociación 'Un Policía para el Siglo XXI'

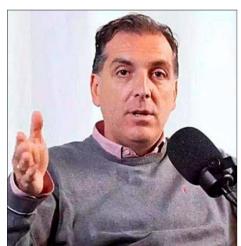

Samuel Vázquez, nuevo portavoz de Vox. EM

# Se le abrió un expediente por dos tuits, pero se le retiró la sanción

y ha estado destinado en grupos operativos de varios municipios del sur de Madrid. Figuró como *número dos* en las listas de Vox en Fuenlabrada para las elecciones locales de 2023, pero un expediente policial que tenía abierto impidió que finalmente pudiera presentarse. En los últimos años, Santiago Abascal le ha propuesto como ponente para varias

conferencias sobre seguridad en el Congreso de los Diputados, y el pasado octubre lo incorporó a su grupo parlamentario como asesor.

En una de aquellas ponencias Vázquez se refirió a la relación entre inmigración y criminalidad y consideró que estas están vinculadas porque las personas que vienen de fuera «replican comportamientos en origen: los positivos, como la comida, y los negativos, la delincuencia». Estas palabras -que pronunció en la Comisión de la Asamblea de Madrid que abordaba el fenómeno de las bandas juveniles violentas- se viralizaron y dispararon a Vázquez a la esfera pública ya en octubre de 2022. Ahora, Vox quiere aprovechar la popularidad del policía para «intensificar la batalla contra la inmigración ilegal».

El nuevo portavoz de la formación no ha estado exento de polémica en la esfera policial. En febrero de este año, el también criminólogo fue suspendido de sus funciones a raíz de dos tuits publicados un año antes y que desde Interior se percibieron como una «infracción grave». En el primero de ellos anunciaba acciones

penales contra el director general de la Policía -«ha tocado el pan de mis hijos, así que ya no pararé hasta verle sentado en un banquillo»-, mientras que en el segundo criticaba los nuevos nombramientos de Fernando Grande-Marlaska -«Ningún conocimiento en ciencia policial o criminología. Cero experiencia operativa en la materia»-. En junio de este año, la Audiencia Nacional anuló la sanción a Vázquez al estimar la demanda presentada por su defensa.

La agenda de Vázquez, una vez incorporado a las filas de Vox, comenzará con la puesta en marcha de mociones en los ayuntamientos para que los grupos se pronuncien sobre los centros de acogida a inmigrantes. Así, en Bambú anunciaron ayer que su intención es preguntar a los concejales «si están de acuerdo con que en sus municipios se repartan miles de inmigrantes ilegales o si prefieren que se les devuelva a sus países de origen». La formación de Abascal subió el tono respecto a la entrada de personas en las costas españolas, con amenazas a Bruselas por «promover su llegada masiva y descontrolada».

# INMIGRANTES LLEGADOS A CEUTA POR VÍA TERRESTRE

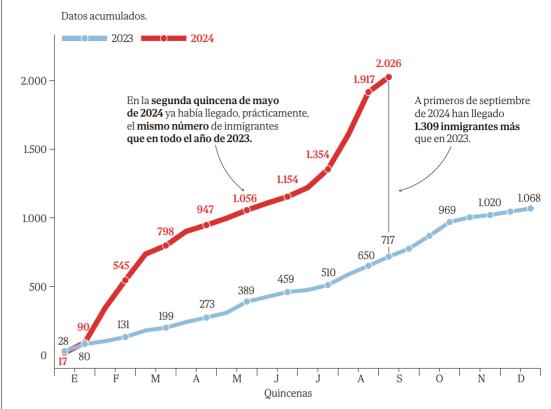

FUENTE: Ministerio del Interior.

EL MUNDO

# Los migrantes que llegan a nado colapsan Ceuta

En lo que va de año casi se han triplicado las entradas de 2023

### MARÍA ALCÁNTARA MADRID

El ministerio del Interior constató ayer un importante incremento en el número de entradas irregulares en España a través de la frontera terrestre de Ceuta. Lo hizo después del fin de semana de gran tensión vivido en la ciudad autónoma, tras la difusión masiva por redes sociales de mensajes que animaban a cientos de personas a cruzar desde Marruecos en la madrugada del sábado al domingo.

Aunque la situación fue controlada por los cuerpos de seguridad marroquíes y españoles —que consiguieron detener hasta a 400 personas intentando cruzar la frontera—, el balance muestra un aumento del número de personas que entran en Ceuta por vía terrestre. La primera quincena de septiembre entraron 109 personas, frente a las 67 que lo hicieron en las dos últimas semanas de agosto.

Según el Ministerio de Interior marroquí, el mes pasado consiguieron retener a 11.323 personas que quisieron cruzar de forma ilegal la frontera con destino a Europa. En lo que va de año, reconocen haber frenado la entrada de 45.015 personas antes de que pisasen suelo español. Sólo en el mes de agosto retuvieron al 32% de todo lo que va de año.

Pero el dato más alarmante que presenta la frontera ceutí es que del 1 de enero al 15 de septiembre de 2024 han entradocasi tres veces más migrantes irregulares que en el mismo periodo de 2023. Hasta la fecha, 2.026 personas han cruzado a España por la vía terrestre, frente a las 717 que lo hicieron el año pasado. Fuentes de Interior aclaran que las personas que llegan a Ceuta a nado también se contabilizan dentro de las que han entrado a través de la vía terrestre, en lugar de la marítima.

Pero si se analiza desde el punto de vista histórico, los datos no reflejan una mejora: a cierre del año pasado, 1.068 personas cruzaron a Ceuta a pie o a nado en todo el año. Esa cifra se superó en 2024 ya el pasado 15 de junio, prácticamente a mitad de año, cuando ya habían accedido por esa vía 1.107 personas. Y se ha ido incrementando durante todo el verano: en las dos últimas semanas de agosto llegaron 312 personas a suelo español por la vía terrestre ceutí, la oleada con más migrantes del

# 2024 registra por ahora un 182% más de entradas ilegales en Ceuta

La presión en Canarias continúa un 85% por encima de 2023 año, seguida de la primera quincena de febrero, cuando lograron acceder a la ciudad autónoma por este método 342 inmigrantes.

Sin embargo, las personas que entran a través de la vía marítima –sólo las que llegan en embarcaciones—han descendido un 64%: en lo que va de año sólo han entrado 19 personas por este método, 35 menos que el año pasado. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, pidió ayer apoyo a la Unión Europea frente a la situación de alarma que vive la zona y reclamó «una atención especial para la frontera deTarajal y de Benzú donde se encuentra desde el domingo la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegada por tierra, mar y aire».

La situación en el Atlántico, el otro gran foco de inmigración irregular en España, consigue ralentizarse en las dos primeras semanas de septiembre: 1.234 inmigrantes llegaron a las Canarias, frente a los 3.015 que alcanzaron la costa en el mismo periodo del año anterior. Esto indicaría un breve descenso del flujo migratorio, sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes: en lo que va de año, han llegado 26.758 inmigrantes irregulares al archipiélago, 12.304 más que en 2023, lo que provoca un 85% más de presión migratoria a la comunidad de Fernando Clavijo, que defenderá hoy ante la Comisión Interministerial de Inmigración el protocolo de su gobierno autonómico sobre la acogida de menores no acompañados.

# **CRONICA**

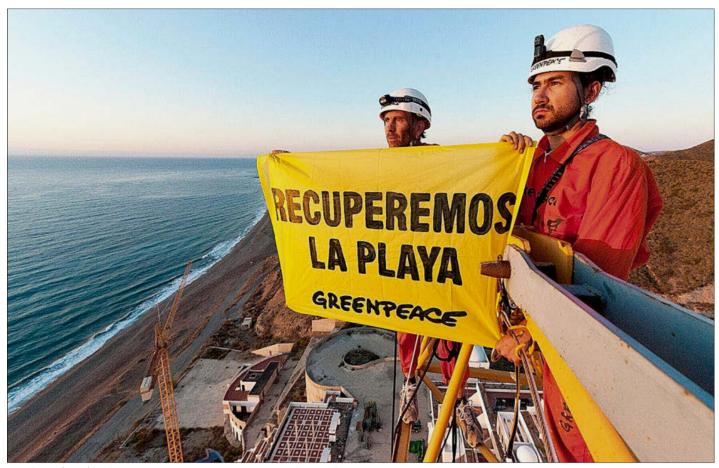

Fernández (dcha.) tenía 32 años cuando la Guardia Civil le pidió el carné durante una protesta convocada contra la mole ilegal. GREENPEACE

# «El atentado fue hacer ese hotel, eso sí que es un delito y sigue ahí»

# CHEMA RODRÍGUEZ

Eran poco más de las siete de la mañana cuando asomó el sol en Carboneras aquel 11 de mayo de 2014. La playa del Algarrobico, a esa hora, bullía de actividad. Frente al esqueleto de hormigón inacabado de lo que iba a ser el mayor hotel de esta zona del Cabo de Gata (21 plantas, 400 habitaciones), un centenar de activistas convocados por Greenpeace se preparan para llevar a cabo la mayor acción de protesta, hasta la fecha, contra un proyecto urbanístico que la Justicia ya había sentenciado como un despropósito, un verdadero compendio de ilegalidades que había destrozado un paraje protegido de alto valor ecológico. Juande Fernández, 32 años, biólogo, había viajado el día anterior desde Granada, donde vivía (y vive), convencido de que aquello había que pararlo como fuera. No era la primera vez que Juande participaba en una acción de Greenpeace. Llevaba 15 años ya vinculado a la organización conservacionista, prácticamente desde que terminó sus estudios de Biología, aunque estaba convencido de que aquélla, la del 11 de mayo de 2014, no iba a ser una más.

«Fuimos de toda España con la intención de que no cayera en el olvido, de seguir señalándolo como ilegal», cuenta en septiembre de 2024, 10 años y cinco meses después. Lo que no se imaginaba Juande era que su presencia aquella mañana en la playa del Algarrobico, justo a la salida de Carboneras en dirección a Mo-

# DIEZ AÑOS DE BANQUILLO POR LAS PINTADAS DEL ALGARROBICO

Juande Fernández ha pasado una década señalado como delincuente por quienes, saltándose todas las leyes, destrozaron el paraje protegido de la playa de Carboneras. Hoy, tras ser finalmente absuelto: «Han querido cansarnos, pero no lo van a conseguir»



El hotel acabó con una enorme pintada, 28 fueron a juicio. EFE

jácar, le iba a llevar a sentarse en el banquillo de los acusados 10 años después y que durante toda esa década iba a estar señalado como (presunto) delincuente. La pesadilla judicial ha terminado con una sentencia absolutoria que le devuelve la tranquilidad, pero no le compensa.

Efectivamente, la protesta organizada por Greenpeace no fue una más. Algunos del centenar de manifestantes consiguieron colarse en el recinto del edificio ruinoso y pintaron su fachada con dos palabras gigantes en negro, visibles a kilómetros. «Hotel ilegal», 11 letras con las que preten-

dían remover conciencias y denunciar que aquella mole seguía en pie pese que los tribunales habían dicho que nunca debió construirse.

Aquellas 11 letras, que aún hoy nadie ha borrado, sirvieron a los promotores del hotel, la empresa Azata del Sol, para denunciar daños en su propiedad (ilegal) y para abrir un proceso judicial contra los 28 activistas a los que la Guardia Civil, avisada por el guarda de seguridad que vigilaba el recinto, identificó entre el centenar de manifestantes. Se les acusó de un delito de desobediencia a la autoridad y otro de daños, y sobre ellos pendió la amenaza de una condena de hasta un año de cárcel, más el pago de 186.000 euros por los «daños».

Fernández y sus compañeros fueron finalmente juzgados en mayo de este año, exactamente a los 10 años de aquella protesta, y esta semana la juez María del Mar Alejo ha sentenciado que no hay pruebas de que ninguno de ellos hiciese la pintada.

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Almería, unos 150 activistas se reunieron aquella mañana en la playa del Algarrobico, muchos llegaron armados con pintura, brochas y vestidos con monos. Accedieron al edificio y se negaron a abandonarlo hasta que culminaron la pintada. Pero, añade acto seguido la juez, no hay pruebas suficientes de que los acusados estuvieran entre ellos.

«Han intentado cansarnos, pero no lo van a conseguir», cuenta a *Crónica* el hoy responsable de Movilización de Greenpeace, aliviado, dice, por la sentencia absolutoria, pero con el sabor «agridulce» de haber pasado los últimos 10 años con el cartel de (presunto) delincuente mientras los responsables de la destrucción de aquel rincón único del Cabo de Gata aún no han tenido que sentarse en ningún banquillo de los acusados pese a que lo que hicieron «sí que es un delito». Más aún, no duda en calificarlo como un «atentado» urbanístico. «Nos acusaron de desobediencia a la autoridad y el atentado fue hacer ese hotel, que sigue ahí». Más allá de su compromiso medioambiental, lo de Juande con el Cabo de Gata es una cuestión personal. Muy personal.

Desde niño, frecuentaba con sus padres las calas y los parajes escarpados del litoral almeriense, que luego ha recorrido una y otra vez remando en su kayak hasta el punto de conocer casi cada rincón. Su formación científica, además, le proporcionó el conocimiento sobre la riqueza, «única», de aquel trozo de costa.

La historia de este ominoso hotel que nunca llegó a abrir sus puertas empezó en 2003, con el visto bueno de la Junta de Andalucía (entonces gobernada por el PSOE) y del Ayuntamiento de Carboneras. Tras levantarse en armas asociaciones ecologistas y con el apoyo de la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, la Justicia paró las obras y comenzó una montaña rusa de resoluciones judiciales primero a favor y luego en contra del proyecto, con un final ya escrito que ordena su demolición pero que no termina de cumplirse por el bloqueo político del Consistorio de Carboneras.

«Hay intereses urbanísticos», denuncia Fernández, para explicar por qué cuando se viaja de Carboneras a Mojácar todavía hay que pasar junto a la gigantesca estructura abandonada. No se atreve a señalar con nombres y apellidos a los responsables, pero los hay, insiste, «y ninguno ha ido a juicio a pesar de que esto sí es un delito». Que hayan pasado casi 20 años desde que se pararon las obras, que haya decenas de resoluciones judiciales que confirman y reconfirman la ilegalidad del hotel Algarrobico y, pese a todo, siga allí, imperturbable, «pone de manifiesto que algo no estábien, que algo no funciona». Por no hablar de los diez años en los que él  $y\,sus\,{\color{red}27}\,compañeros\,de\,protesta\,han$ estado al borde del abismo de una condena de cárcel.

En este tiempo, la vida de todos ellos ha cambiado. Algunos han sido padres y han tenido que explicar a sus hijos que tenían que ir a juicio y que podían ser condenados. Otros han tenido que ocultar a las empresas en las que ahora trabajan sus problemas legales. Y todos han dormido inquietos cada noche por la posibilidad de tener que afrontar un pago difícil de asumir para cualquier economía.

Pero ni los 10 años en el banquillo le han quebrado. «Volvería a hacerlo», dice, mientras la mole de hormigón sigue en pie, proyectando su sombra ilegal en aquel trozo de playa que las grúas destrozaron hace más de 20 años y cuya huella es ya prácticamente imposible de borrar.

# álida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Catalı

# Los domingos EL MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# **OTRAS VOCES**

AHÍ TENEMOS a las *dos Españas* ante un inaudito combate que lleva a muchos ciudadanos a despertarse cada mañana con cierto *mono* hasta que comprueban si Broncano ha dejado *K.O.* a Motos, o si el de *El Hormiguero* se ha cenado la víspera con patatas al advenedizo. No son nuevos este tipo de duelos al sol televisivos. Quién no recuerda, por ejemplo, la ferocidad con la que se retaban la Campos y la Quintana en su lucha por retener la primera, y conquistar la segunda, el título de *reina de las mañanas*. Pero entonces no parecía que, como ahora, se estuviera dirimiendo el destino de los españoles.

Más allá de lo que este divertimento revela de la tontería que tenemos encima, hay una derivada que sorprendentemente nadie –ni siquiera los directamente afectados del sector– pone sobre la mesa. Y es hasta qué punto cabe hoy tomarse en serio las audiencias de televisión. No porque haya *manos negras* por detrás manipulando los datos con afán de beneficiar a unos y perjudicar a otros, que no va esto de ninguna teoría conspiranoica a lo lker Jiménez, sino porque todos los expertos subrayan desde hace muchos años que tenemos un sistema de



FUERA
DE LÍNEA
EDUARDO
ÁLVAREZ

# Broncano, Motos y la filfa del 'share'

audimetría obsoleto que es un auténtico despropósito.

Y conforme han cambiado tan radicalmente los modos de consumo de televisión y se han popularizado tanto los canales de pago, las audiencias, en especial, de las cadenas convencionales, se diría

que están más relacionadas que con los misteriosos audímetros con los *ojímetros*. En grandes ocasiones como la Nochevieja, que concitan por tradición a tanta peña ante el televisor, nos encontramos desde hace unas cuantas campanadas con que la audiencia de todos los canales comiéndose las uvas al son de la caja tonta apenas suma 15 millones de espectadores. *Raro, raro, raro,* que diría *papuchi*. Más parece que falta tecnología capaz de afinar las cifras.

Y podrá parecer que a los ciudadanos en general nos importa una higa si tal programa reúne a medio millón de aficionados o al doble. Sin embargo, dado que la televisión sigue siendo el gran medio tanto para el entretenimiento como para la información de la masa, claro que nos afecta a todos que la dictadura de unos audímetros obsoletos sea la que fije nuestro paisanaje catódico. Por no hablar de que la existencia de televisiones públicas, financiadas con los impuestos, es motivo suficiente para que las cuentas de inversión y penetración real en los hogares estuvieran mucho más claras. Y todo sin hablar del edadismo, esa tiranía que tanto desprecia a los viejos por carecer de interés en el llamado target comercial. Mosquea no poco que se diga que más de ocho millones de mayores de 65 consumen al día casi cuatro horas y media de tele, sobre todo, en canales convencionales; y que luego cada día la guerra de audiencias, como la de Motos y Broncano, la decanten los gustos de los segmentos más jóvenes. Raro, raro, raro,



# Burotopía, la comunidad número 18

DEBERÍA llamarse Burotopía o quizás Adminarnia. ¿Qué les parece Isla de Papeleo-NuncaJamás? O catalogarla al estilo de Cuba y Filipinas cuando aún eran españolas como Provincia Matrix de Ultramar.

La propuesta ingeniosa del Gobierno, inspirada en una iniciativa de la Unión Europea, para crear una nueva comunidad autónoma, la 18, es muy interesante. Sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema actual provoca cólicos nefríticos en el empresariado español debido a las particularidades burocráticas de cada lugar.

La idea de crear un espacio jurídico virtual para obtener licencias válidas en todo el país está siendo discutida estos días en distintos foros a la espera del beneplácito de las comunidades autónomas hermanas. La defensa de la unidad de mercado regulatoria es un nuevo intento para curarnos del burocratismo, esa peculiar plaga que obliga a afrontar las crisis del siglo XXI con los recursos de un Estado del siglo XIX. El burocratismo sacude al ciudadano de vez en cuando como un catarro o una alergia a las gramíneas, mientras tensiona a la sociedad cada vez que afronta una catastrófica desdicha, sea con forma de pandemia o de desastre natural.

Pero de lo que no se habla es de su armadura estética y representativa, que es tan importante o más que la jurídica. La nueva comunidad requiere como las otras de mitos fundadores, de unos colores y hasta incluso de una

reivindicación histórica. Me permito enviar estas propuestas al ministro Carlos Cuerpo.

La bandera de Burotopía ha de ser rojigualda y lucir una carpeta del Windows en el centro. Porque en realidad todos somos un ciudadano, un voto y un archivador de multas, notificaciones y silencios administrativos. Por debajo de la carpeta, tres estrellas plateadas, una por cada administración, y una cinta de gules con el siguiente lema: «Vuelva usted mafiana».

Todo con empaque y tronío, que en tiempos minimalistas y de estética lkea se nos olvida que España no es más que un gazpacho del Barroco. Por eso su representación espiritual en el mundo físico, su Árbol de Guernica, será la Xerox 914, la primera fotocopiadora que tuvo el Ministerio de Obras Públicas.

La Comunidad número 18 tendrá que estar operativa todos los días, 24/7, salvo el 22 de mayo, que se celebra Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios y una señora que recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente.

Los idiomas serán el latín, para evitar tensiones con otras lenguas cooficiales, y el Javascript.

Se construirá un Panteón de Burotópicos Ilustres en silicio.

Los sucesivos gobiernos españoles tendrán la obligación de pelear por la inclusión de este nuevo territorio en el artículo 5 del acta fundacional de la OTAN, el Tratado de Washington, para que forme parte de la cláusula de defensa colectiva. Este instrumento establece que si un país es atacado, lo es toda la alianza.

La contraseña de su pasaporte para operar en Burotopía será por defecto "Rufus \_T\_Firefly", pero esta podrá cambiarse mediante un recurso contencioso-administrativo.

# **GALLEGO & REY**



# **OTRAS VOCES**

TRIBUNA POLÍTICA Si hay una atalaya desde la que apreciar la extensión del virus del egoísmo territorial por el cuerpo de la izquierda es Asturias. Giro oportunista o estructural, los votantes de Adrián Barbón decidirán si es irreversible

# Asturias y el cupo catalán, una relación singular

J. IGNACIO PRENDES

Estamos hablando de

Estado del Bienestar

la viabilidad de nuestro

tal como lo conocemos

ERA el viernes 2 de febrero de 2018 y en el Parlamento asturiano sucedía algo que hoy calificaríamos de intoxicación *fake* o, simplemente, delirio. Tras un intenso debate, la Junta General del Principado de Asturias instaba al Gobierno regional a actuar en defensa de un sistema de financiación autonómica «justo y solidario», y presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del cupo vasco que en el mes de noviembre se habían aprobado en el Congreso para los siguientes cinco años.

La parte de realismo mágico viene ahora. La proposición era una iniciativa de IU que había salido adelante con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, y la abstención del PSOE. Solo PP y Foro Asturias (el partido de Cascos) habían votado en contra. Horas antes se había debatido una iniciativa idéntica de Ciudadanos que no salió adelante por no disfrutar de los favores de Podemos. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se lamentaba de que no se hubiesen debatido conjuntamente.

Debemos recordar, por aquello de aportar contexto a algún lector perplejo, que el 23 de noviembre de 2017 se habían aprobado en el Congreso las dos leyes que amparaban el cupo vasco para los siguientes cinco años: era la exigencia previa del PNV para que España tuviese Presupuestos. Solo Ciudadanos votó en contra de aquellas normas, calificadas por Albert Rivera, en feliz expresión que pronto caló en los medios y en la calle, de auténtico *«cuponazo»* (en honor a la verdad, también Compromís se opuso, pero por razones bien distintas y sin cuestionar el cupo ni su cálculo).

Era la primera vez que se levantaba el velo de unas le-

yes que los nacionalistas vascos calificaban de «paccionadas» y, por ello, no aceptaban ni siquiera discutirlas. De ahí que el hecho de que Ciudadanos hubiese presentado una enmienda a la totalidad sonaba en la Carrera de San Jerónimo a grave sacrilegio político. Tras destruir el depurado sím-

bolo de los viejos pactos del bipartidismo imperfecto, Rivera obtuvo una de sus más sonadas derrotas en el hemiciclo, transmutada en resonante victoria nada más atravesar la Puerta de los Leones. Menos de un mes después, el 21 de diciembre, Ciudadanos vencía en las elecciones catalanas con el apoyo de más de un millón de ciudadanos.

Se abren los caminos al análisis de tantas cosas que vinieron luego, pero para lo que hoy nos interesa conviene solo utilizar ese momento como hito con el que calibrar el viaje que la izquierda ha hecho hasta el momento presente. Preguntémonos si sería posible hoy una iniciativa similar a la que aprobó el Parlamento asturiano hace apenas seis años. La respuesta rotunda y obvia es no. De hecho, ya no ha sido posible.

Recientemente la izquierda asturiana, nucleada de forma muy principal en torno al PSOE, se ha mostrado unida y sin ningún distingo con lo ocurrido en el resto de España para rechazar una iniciativa, esta vez del PP, que pedía una declaración conjunta contra el acuerdo del cupo catalán. El actual portavoz de IU decía: «La posición del PP es irresponsable. Está utilizando el debate de la financiación autonómica para hacer daño al Gobierno central, pero con cero interés en los intereses de los ciudadanos asturianos». Palabras absolutamente intercambiables con las vertidas por el portavoz del PP en la misma Cámara en el debate de 2018; curioso, o tal vez no. Pero lo más impactante fue escuchar a otra portavoz el manido argumento de «No tiene ningún sentido traer a la Junta General del Principado una propuesta que tiene que ver con la financiación de Cataluña, es perder el tiempo. Quieren instalar la pelea cuando en realidad ni siquiera conocemos en profundidad el acuerdo alcanzado para Cataluña».

¿De verdad creen que conceder la soberanía fiscal a Cataluña no afecta a los asturianos, y a los extremeños, y a los murcianos, y a los gallegos, y a los andaluces...?¿A qué viene este tancredismo que se niega a leer lo que figura negro sobre blanco en el pacto para la investidura de Salvador Illa? Un pacto que, so capa de establecer un nuevo modelo de financiación para Catalu-

ña, en realidad es un nuevo pacto territorial acordado entre dos partidos -PSOEyERC-que condiciona la financiación de todas las comunidades, excepto dos, claro: País Vasco y Navarra. Y eso, en un país como España, con un altísimo grado de descentralización del gasto, es tanto como decir que compromete la sanidad, la educación y las ayudas sociales que van a poder recibir todos los españoles que residan en esas comunidades del régimen

El último presupuesto de Asturias ascendió a 6.348 millones de euros, de los cuales 3.903 millones se cubrieron con transferencias del sistema de financiación autonómica, aproximadamente, el 63% del total de los ingresos de la comunidad. Si a ese sistema de financiación común le amputamos aproximadamente un 25% de PIB, que es lo que supondría sacar ahora a Cataluña del régimen común y otorgarle el privilegio del que ya gozan País Vasco y

Navarra, por mucha aportación catalana y cuota de solidaridad que se acuerden (bilaterales y sometidas a todos los condicionantes *políticos* que los partidos nacionalistas tienen a su alcance, y son muchos, como hemos podido comprobar en los últimos años), será muy difícil mantener la misma capacidad presupuestaria. Lo cual, en román paladino, supone dos cosas: o recortes de servicios públicos o subidas importantes de impuestos para las comunidades que tengan a su alcance esa capacidad fiscal. En definitiva, estamos hablando de la viabilidad de nuestro Estado del Bienestar tal como lo conocemos.

La negativa a aceptar la realidad, en esta tierra donde la palabra solidaridad forma parte de su código genético, puede encontrar su explicación en la dificultad de explicar un viraje de tal calibre que, en poco más de seis años, pasa de denunciar por inconstitucional el privilegio del *cuponazo* vasco, a promover la extensión de ese virus del privilegio a la cuarta comunidad más rica de España. Y sin dejar de ser de izquierda y muy progresistas. Por eso, si hay una atalaya desde la que apreciar con mayor nitidez esa extensión del virus del egoísmo territorial por el cuerpo de nuestra izquierda es Asturias. Aquí donde hizo fortuna la Unión de Hermanos Proletarios (UHP), aquí donde los militantes socialistas se negaron siempre a disfrazar sus siglas con el indicativo autonómico para transformarse en Partido Socialista Asturiano, como hicieron tantas territoriales. Porque aquí siempre fue solo eso: la Federación Socialista Asturiana del PSOE.

EL 20 de julio de 2019, Javier Fernández pronunció su último discurso como presidente de Asturias. Era el traspaso de poderes a quien le iba sustituir, su compañero de partido y actual presidente, Adrián Barbón. En su intervención, Fernández advierte contra las «leyendas patrióticas y fragancias místicas que empujan a la política hacia el pegajosos rincón de las emociones, y derivan en narraciones polarizadas y desintegradoras»; y critica los relatos «que dibujan con patrones culturales los perímetros de la ciudadanía y los que buscan en la identidad y la diferencia el fundamento mismo de la sociedad política». Tres años después, en marzo de 2022, durante la clausura del 33º Congreso de la Federación Socialista Asturiana/PSOE, Adrián Barbón califica ya explícitamente a la FSA como un partido «asturianista» y describe el asturianismo como «la defensa de la identidad asturiana», con



SEAN MACKAOUI

«orgullo» y «sin complejos». Ahí está explicitada con toda crudeza la consolidación de ese giro histórico de la izquierda española hacia la identidad y la diferencia, del que se derivan tantas cosas.

Giro oportunista o estructural, sus votantes—por ahora invitados de piedra en esta historia— deben decidir si es irreversible, y sospecho que ya no queda mucho para despejar la incógnita. Quien me conoce sabe que aborrezco las alharacas, los aspavientos y las exageraciones. Pero esta vez tengo para mí que en este viaje nos jugamos mucho más que el futuro de unas siglas, de un partido y de una élite política. Nos jugamos el futuro de una signa sentero.

J. Ignacio Prendes es abogado. Fue diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso

# Trump culpa a Biden y Harris del nuevo intento de atentado

- «Su retórica es la que está provocando que me disparen»
- El hombre detenido, acusado de tenencia ilícita de armas

# PABLO R. SUANZES WASHINGTON

Ryan Wesley Routh, el hombre de 58 años detenido el domingo en uno de los campos de golf de Donald Trump tras ser descubierto entre la maleza con un rifle, pasó ayer lunes a disposición judicial en Florida. De momento, sólo ha sido acusado de delitos relacionados con el arma que portaba. El primero, por posesión de armas siendo un delincuente convicto. El segundo, porque el rifle, del tipo SKS, tenía el número de serie borrado. Ambos son delitos federales y pueden conllevar una pena máxima de 15 años de cárcel. Los investigadores confían en añadir nuevos cargos, pero al poner dos muy claros desde el inicio, han convencido a la juez para que mantenga en prisión preventiva al sospechoso al menos hasta el lunes, cuando se ha convocado la primera vista.

El domingo, Trump se comunicó con sus seguidores primero a través de su campaña, y luego en su cuenta de Truth Social para decir que estaba bien, que «no se rendiría nunca» y para agradecer el trabajo del servicio secreto. Después, cambió el tono para responsabilizar al Partido Demócrata, al presidente Joe Bivar al país, y ellos son los que lo están destruyendo».

Este caso es diferente, o parece estar siendo abordado de otra manera tanto por Trump como por su partido y las agencias de seguridad. El ex presidente juega mucho al golf en sus campos de todo el país, y eso es un enorme desafío para los escoltas. Son kilómetros y kilómetros al aire libre, con árboles, maleza e instalaciones o residencias. Algo muy difícil de asegurar completamente.

No está claro cómo Routh supo que Trump jugaría ese día al golf en West Palm Beach, ya que no figuraba en ninguna agenda pública, no se anunció y la decisión se tomó en el último minuto. El sospechoso estuvo cerca o en las inmediaciones del campo durante 12 horas, desde las 2.00 de la mañana hasta las 13.39 del domingo, cuando fue avistado y recibió los disparos que precipitaron su fuga. Así lo indican los registros de su móvil.

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que ha vivido en Hawai los últimos años, fue arrestado tras una corta persecución y estuvo en una sala esposado de manos y piernas. Se encontraba, según el FBI, agazapado ena través de una veria metálica, intervinieron y abrieron fuego. Un hombre blanco se dio a la fuga, pero un testigo tomó nota de la matrícula de su coche, lo que permitió su captura casi inmediata.

Todavía no hay ninguna teoría en firme por parte de los agentes federales sobre cuál era su intención exacta, ni sus motivos. Aunque al haber descubierto el AK-47 y dos mochilas, además de una cámara Go Pro, les hace trabajar sobre la hipótesis de que iba a atentar contra Trump.

En su declaración, compareció con un abogado de oficio al asegurar que no podía costearse uno. A preguntas de la magistrada, dijo que gana «3.000 dólares a la semana» como contratista. Hace seis años creó una pequeña

empresa en Hawai para construir viviendas de muy bajo coste. Al mismo tiempo afirmó que no tiene dinero ahorrado, ni activos, salvo un par de furgonetas de unos 1.000 dólares cada una.

Routh tiene un largo historial criminal por todo tipo de delitos, pero aparentemente ninguna condena

seria. Desde cheques sin fondos y denuncias de vecinos hasta haberse atrincherado una vez en un local con un arma. A diferencia del joven que intentó matar a Trump en un mitin en la localidad de Butler, él si tiene un perfil muy activo en redes sociales.

En Facebook o Twitter, ahora X, dejó mensajes que indican que apoyó y votó a Trump en 2016, pero después lo calificó de «idiota» o «bufón». En sus mensajes defiende teorías de la conspiración sobre el Covid. Tras la invasión rusa, el hombre se involucró en la causa ucra-

niana. Hay documentados varios viajes al país, esfuerzos para la captación de voluntarios y contactos con veteranos estadounidenses. Hay incluso entrevistas o declaraciones en medios importantes en los que detalla planes extravagantes para intentar llevar a ciudadanos afganos a luchar por la libertad ucrania na con pasaportes falsos.





Donald Trump, en un mitin en Las Vegas el pasado septiembre. J. SULLIVAN / GETTY

den y a su rival, Kamala Harris, de crear el clima que ha llevado a lo que parece un segundo intento de asesinato en apenas dos meses.

El sospechoso «se creyó la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia», dijo el millonario ayer en un programa de Fox News. «Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a saltre los arbustos del campo en el que el ex presidente estaba jugando con uno de sus amigos e importante donante republicano.

El dispositivo de seguridad coordinado por el servicio secreto tenía una avanzadilla caminando por delante, a unos 400 metros, cuando notaron movimientos sospechosos. Tras identificar la mirilla de un rifle



# DETENIDO TRAS TRATAR ROUTH DE ATACAR A TRUMP

# Un hombre «dispuesto a morir» por Ucrania

# VIVIANA MAZZA

CORRIERE DELLA SERA / EL MUNDO

El hombre arrestado, acusado por tenencia ilegal de armas y bajo investigación por supuestamente intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida se llama Ryan Wesley Routh y tiene 58 años. Se mudó a Hawai desde Carolina del Norte en 2018. Routh es muy activo en las redes sociales, donde declaró que estaba dispuesto a luchar y morir por Ucrania. También dijo que votó por Trump en 2016 pero que estaba decepciona do con él, por lo que expresó su apoyo a Joe Biden antes de su retirada de la carrera por la Casa Blanca. En







una publicación de abril pasado en X, Routh escribió que «la democracia está en juego en esta elección», frase utilizada repetidamente por el Partido Demócrata contra Trump. Por eso los partidarios de Trump y los medios de comunicación de derecha acusan al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de fomentar una retórica violenta contra su rival.

A juzgar por sus numerosas publicaciones en las redes sociales relacionadas con Ucrania, Routh aparentemente fue a Kiev porque quería luchar, aunque no tenía experiencia militar previa. Se declaró «dispuesto a morir», pero no está claro si participó en los combates.

Routh había intentado reclutar a soldados afganos para llevarlos, en algunos casos ilegalmente, desde Pakistán e Irán a Ucrania, para unirse a la guerra contra Rusia, pero no está claro si intentó llevar a cabo este plan.

Se desconoce también cómo Routh supo que Trump estaría entre los hoyos 5 y 6, visibles desde su posición

Según la CNN, ya había sido detenido ocho veces en EEUU. En uno de estos casos, en 2002, fue perseguido por la policía y se atrincheró tres horas en una empresa de construcción en Greensboro (Carolina del Norte), donde fue encontrado en posesión de una ametralladora.

# Cuatro meses bajo el riesgo de la violencia

La mitad de los que viven en los estados clave temen revueltas y protestas

# PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONS

Las Fuerzas Armadas de EEUU están ofreciendo a los reservistas que se incorporen al servicio activo en enero, ante el temor a una oleada de violencia tras las elecciones. La fecha más importante es, una vez más, el 6 de enero. No solo es el cuarto aniversario del asalto al Congreso de EEUU por los seguidores de Donald Trump. Además, este 6 de enero, de nuevo, volverá a repetirse ese proceso, en esta ocasión con los resultados de las elecciones del 5 de noviembre. Por primera vez, la votación, que tradicionalmente no ha tenido más trascendencia que un mero trámite que pasaba desapercibido para la opinión pública, tendrá el mismo grado de protección que una cumbre internacional.

Las elecciones ya han empezado, en el sentido literal del término. Desde el miércoles de la semana pasada, los ciudadanos de Alabama ya pueden votar. El jueves, Wisconsin—uno de los que va a decidir quién será el inquilino de la Casa Blanca abre sus colegios electorales. El sábado, otro estado clave, Carolina del Norte, hace lo propio.

Desde ahora y hasta el 5 de noviembre, la tensión irá subiendo. Y después se mantendrá alta. En primer lugar porque es muy probable que se tarde varios días en saber el ganador. En segundo término, porque, aunque Harris va a ganar el voto popular, la victoria se va a decidir por muy pocas papeletas. En 2020, Joe Biden tuvo seis millones de votos más que Donald Trump, pero debió su Presidencia a 22.000 sufragios en cuatro estados. Y, finalmente, porque, si Donald Trump perdiera, no aceptaría el resultado, y sus seguidores probablemente cometerían actos de violencia. La principal potencia mundial tiene por delante cuatro meses con peligro de violencia política.

Y la preocupación entre las agencias de seguridad es obvia. No se trata solo del intento de asesinato de Donald Trump el 13 de julio, ni del incidente en Palm Beach del domingo. En realidad, no está clara la motivación política de ninguno de los dos casos, en los que los presuntos autores -un republicano, el primero, y un ex votante de Trump, el segundo- parecen más ejemplos de lo que pasa cuando en un país no se limita el acceso a armas de guerra a personas con enfermedades mentales que un caso de violencia política.

La gran paradoja de estas dos acciones es que es probable que no se hubieran producido de no haber Donald Trump eliminado las restricciones a la adquisición de armas de fuego por personas con trastornos mentales puestas en práctica por Barack Obama.

El mayor problema es la radicalización del discurso en redes sociales y el estado de alerta de los grupos de ultraderecha como los Proud Boys o los Three Percenters ante las elecciones. Lo primero es evidente después de cada acto violento. El domingo, cuando las primeras noticias hablaban de un intento de asesinato de Donald Trump, el empresario más rico del mundo, Elon Musk, tuiteó en X (antes Twitter): «Nadie ha tratado de asesinar todavía a Biden / Kamala». Hace 11 meses, cuando el marido de la demócrata Nancy Pelosi fue atacado por un extremista pro-Trump con un martillo, el hijo mayor de Donald Trump, Don junior, colgó en esa red social una foto de unos calzoncillos y un martillo, refiriéndose a ellos como «mi disfraz de Halloween».

En mayo, la mitad de los ciudadanos de los ocho estados que van a decidir las elecciones temían un estallido de violencia con motivo de los comicios, según la consultora Morning Consult para la agencia Bloomberg. Claro que un porcenta-

# El 6 de enero se podría producir un asalto como el de hace cuatro años

# Los grupos de ultraderecha están alerta y las redes, radicalizadas

je considerable de estadounidenses, más que temerosos de la violencia, parecen partidarios de ella. Otra encuesta, esta vez de la organización sin ánimo de lucro Public Religion Research Institute respondieron afirmativamente a la pregunta de si creen que «las cosas están tan mal que los verdaderos patriotas estadounidenses van a tener que recurrir a la violencia para salvar el país». Entre los republicanos, el porcentaje alcanzaba el 33%; entre los independientes era del 21%. Con los demócratas, caía al 13%.

# Von der Leyen ultima la Comisión

Se espera su anuncio tras dejar «caer» Emmanuel Macron a Thierry Breton

Otro, porque

la relación en-

tre Breton y Von

der Leyen no era

precisamente la

mejor. Pero es-

te nuevo cho-

que ha hecho

que «Von der Le-

Ursula Von der Leyen «tiene la intención» de dar a conocer esta mañana en Estrasburgo la composición del nuevo Colegio de Comisarios

último momento»

nuevo Colegio
de Comisarios
europeos, y entre ellos no estará el ex comisario
de Mercado Interior, Thierry Breton,
que ayer presentó su renuncia. Nadie la esperaba porque «el paquete
estaba ya cerrado», señalan fuentes comunitarias, que añaden que
el origen de todo es «un enfrentamiento personal entre los dos en el



OANIEL RAQUEL VIAÑA VILLAÉCIJA

yen llame a Macron, y él a su vez haya llamado a Breton. Macron ha dejado caer a Breton, porque si él hubiese querido seguiría en la próxima Comisión», añaden en Bruselas.

En la capital comunitaria subrayan, además, las formas en las que se ha marchado Breton. «Con una carta que primero ha publicado en X y que después ha remitido a Von der Leyen. Ha sido un poco lamentable», sostienen. En ese texto, el ya ex comisario asegura que «hace unos días» la presidenta «pidió a Francia que retirara» su nombre y ofreció, como contrapartida política, «una cartera más influyente para Francia en el futuro Colegio de Comisario».

«Durante los últimos cinco años, me he esforzado sin descanso por defender y promover el bien común europeo, por encima de intereses nacionales y de partido. Ha sido un honor. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, tengo que concluir que ya no puedo ejercer mis funciones en el Colegio», aña-

de la carta, que ha generado mucho ruido en Bruselas. Pero todo ello, exponen desde la propia Presidencia de la Comisión, no va a evitar que la alemana trate de presentar el nuevo Colegio en el que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, también ocupará muy probablemente una vicepresidenta y, según la mayor parte de las apuestas, la comisaría de Competencia.

En la posibilidad de que hoy se conozca la nueva comisión ha ayudado la rapidez del presidente Macron en nombrar un sustituto. A pesar de estar inmerso en la mayor crisis de inestabilidad política de las últimas décadas, apenas tardó

unas horas en dar a conocer el nuevo nombre, lo que a su vez sugiere que efectivamente estaba al tanto de todo. Y el elegido es el ministro de Exteriores saliente, Stéphane Séjourné.

Se trata de una persona de la confianza de Von der Leyen y de Macron, y fuentes del Elíseo destacan que tiene experiencia europea, pues fue eurodiputado entre 2019 y 2024. Su elección para sustituir a Breton ha generado cierta sorpresa en algunos círculos, que consideran que le falta preparación, sobre todo en temas económicos. Séjourné fue nombrado ministro de Exteriores en enero. Antes había sido presidente del grupo Renew (el macronista) en el Parlamento Europeo y «responde al conjunto de los criterios» exigidos, justifican las fuentes presidenciales.

«Su compromiso europeo le permitirá defender plenamente la agenda de soberanía» del presidente. Estas fuentes han expresado el agradecimiento a Thierry Breton por su labor, aunque parte de la oposición criticó esta maniobra al considerar que es otro «golpe de poder» por parte del presidente. «Macron envía a su clon a la Comisión sin consultar a nadie y despreciando el voto de los franceses», reaccionó la eurodiputada de La Francia Insumisa (partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon), Manon Aubry. La extrema derecha de Marine Le Pen criticó la «República de colegas» de Macron.

# La presidenta detallará hoy el nuevo Colegio de Comisarios

# El candidato francés es ahora el ministro Séjourné

Michel Barnier, que fue comisario europeo, fue nombrado primer ministro hace 10 días, y lleva estas semanas tratando de formar Gobierno. La prensa francesa especula con la posibilidad de que Barnier incorpore a su equipo a Breton, a quien conoce bien de los años en Bruselas, sobre todo ahora que el ministro de Economía en funciones, Bruno Le Maire, ha anunciado que no quiere continuar en el cargo y se va a Suiza a dar clases como profesor.



Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron, durante un reciente Consejo Europeo, en Bruselas. OLIVIER HOSLET / POOL

# LOS FUTUROS COMISARIOS, BAJO LA EXIGENTE LUPA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Las carteras económicas, de industria o de defensa serán las de mayor peso en una Comisión Europea que durante el próximo lustro tendrá como retos incrementar la competitividad de la economía comunitaria en el escenario global, avanzar en la transición de su industria y continuar el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa y en su camino a entrar en la UE.

Una vez presentado el llamado Colegio de Comisarios, el Parlamento Europeo emprenderá en las próximas semanas un análisis de sus conflictos de intereses, currículum, prioridades políticas y méritos de cada uno de los

nominados para acceder al cargo, y puede vetar a uno o más candidatos si no les convence el perfil, informa Efe. En los grupos parlamentarios progresistas preocupa que una de las vicepresidencias acabe en manos del italiano Raffaelle Fitto, del Gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni, y también mantendrán un ojo puesto en las responsabilidades que tendrá el actual comisario húngaro Oliver Varhelyi, el hombre de Viktor Orban en el Ejecutivo comunitario, que aspira a repetir.

Al Parlamento Europeo tampoco le convence la falta de equilibrio de género en el futuro equipo de comisarios. La foto de familia actual y sólo después de que Von der Leyen haya presionado a países como Rumanía o Eslovenia para cambiar sus nominaciones, tiene 11 caras femeninas y 16 masculinas, lejos de la paridad a la que se había comprometido.



Los primeros ministros de Italia y Reino Unido, Giorgia Meloni y Keir Starmer, ayer en Villa Pamphilj, en Roma. ANDREW MEDICHINI / AP

# «Quiero entender cómo Meloni ha reducido la inmigración ilegal»

Críticas laboristas al viaje de Starmer para «buscar lecciones de un Ejecutivo neofascista»

# CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONS

El *premier* Keir Starmer fue ayer a Roma para recibir «lecciones» de primera mano de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, sobre cómo combatir y controlar la inmigración irregular. En su viaje a Italia, Starmer se hizo acompañar del ex jefe de policía Martin Hewitt, al frente del recién creado Comando de Seguridad de Fronteras.

«Italia ha logrado una drástica reducción de la inmigración ilegal y quiero entender cómo ha ocurrido», declaró Starmer en su primer encuentro con Giorgia Meloni, con quien intercambió risas delante de los fotógrafos. La reunión entre los dos líderes fue en la Villa Doria Pamphilj, una mansión del siglo XVII ubicada en un amplio parque no muy lejos del Vaticano.

«Parece que han hecho un trabajo en origen, con los países de donde proviene la gente», añadió el *premier* sobre su propósito al visitar a Meloni. «Siempre he pensado que la prevención y evitar que esta gente viaje desde sus países de origen es la mejor forma de tratar este asunto», explicó el primer ministro.

Antes del encuentro, ya adelantó que estaba «interesado en conocer más detalles sobre el trabajo que han hecho» y de eso quería tratar «en nuestro encuentro bilateral». «Compartimos la intención de acabar con este vil negocio que empuja a la gente a través de las fronteras», aseguró el laborista ante los reporteros.

Starmer y su nuevo responsable del Comando de Seguridad de Fronteras visitaron el Centro Nacional de Coordinación de la Inmigración de Italia, donde conocieron de primera mano la estrategia de refuerzo de la seguridad y cooperación internacional (especialmente con Albania), que ha permitido reducir hasta un 60% la inmigración irregular en Italia en la primera mitad de este año comparado con 2023, según el ministerio del Interior italiano.

Starmer aseguró, antes de la reunión, que el Gobierno italiano tiene «fuertes ideas que estamos dispuestos a debatir». A la pregunta de sobre si está dispuesto a emular la estrategia de Meloni, después de haber renunciado al *plan Ruanda* de su predecesor, Rishi Sunak, el *premier* respondió con evasivas: «Veremos... Es aún muy pronto para saberlo».

Su visita a Italia se produjo un día después de las ocho nuevas víctimas mortales en el Canal de la Mancha que elevan a 20 la luctuosa cuenta de septiembre. El trágico incidente, cuando se hundió un bote con más 50 personas a bordo, se produjo en la madrugada del domingo al norte de Boulogne-sur-mer. Ese mismo día, 14 botes con 801 migrantes llegaron al Reino Unido, según datos de la agencia de noticias AP.

Más de 21.000 inmigrantes han logrado llegar a las costas británicas este año, en un repunte desde el 2023, aunque lejos del récord de 45.755 travesías que se registró en el 2022.

Starmer aseguró que no habrá más «trucos» como el *plan Ruanda* para deportar inmigrantes al país africano. «Este Gobierno hará frente a las bandas de tráfico humano que negocian con las vidas de hombres, mujeres y niños a través de nuestras fronteras», subrayó.

El premier destacó, además, el nom-

bramiento de Martin Hewitt como «un experto con una experiencia única que liderará una nueva era de implementación internacional para desmantelar estas redes, proteger nuestras costas y poner en orden el sistema de asilo».

«No me hago ilusiones sobre los retos que tenemos por delante, pero los haremos frente», declaró por su parte Hewitt en el momento de ponerse al frente del Comando de

El 'premier' proclama una «nueva era» en la relación con Italia

Veinte personas han muerto este mes en el Canal de la Mancha Seguridad de Fronteras. «Durante demasiado tiempo, las bandas organizadas han sido capaces de enviar gente a Europa para sacar beneficios y son responsables de las muertes de gente inocente y vulnerable. Vamos a desmantelarlas y a llevarlas ante la Justicia», dijo.

Entre tanto, grupos como Amnistía Internacional y el UK Refugee Council levantaron la voz de alarma ante el encuentro entre Starmer y Meloni, y advirtieron al *premier de* que no trate de emular en el Reino Unido los drásticos métodos de la ultraderecha italiana.

El encuentro con Giorgia Meloni del primer ministro provocó además críticas internas en el Partido Laborista. Varios diputados cuestionaron si Starmer «está buscando recibir lecciones de un Gobierno neofascista» como el de Italia.

Las declaraciones del secretario de Exteriores David Lammy, alegando que el Gobierno británico va a estudiar propuestas como «el procesamiento de las solicitudes de asilo a través de un tercer país como Albania» ha provocado un considerable revuelo en las filas laboristas.

Starmer fue más allá al cerrar su encuentro con Meloni y proclamó el inicio de «una nueva era» en las relaciones con Italia, recogiendo el testigo de Rishi Sunak. Por otro lado, Starmer agradeció personalmente a Meloni «el liderazgo mostrado en el apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia».

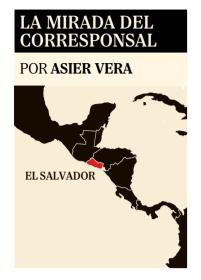

El presidente de El Salvador reúne a 18.000 miembros de las Fuerzas Armadas para celebrar que su país haya pasado de ser el «más peligroso a ser el más seguro del hemisferio occidental»

# Bukele da por «desarticuladas» las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, da por «operativamente desarticuladas» las pandillas en el país centroamericano, tras más de dos años de régimen de excepción, durante los cuales fueron detenidas más de 81.500 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estos grupos criminales, que surgieron en los años 90 en Los Ángeles y que provocaron 120.000 muertes en los últimos 30 años.

Así lo aseguró Bukele ante 18.000 miembros de la Fuerza Armada en un discurso conmemorativo de los 203 años de independencia de El Salvador, en el que advirtió de que «todavía hay enemigos a vencer», a pesar de que «en cinco años convertimos al país más peligroso del mundo, con la capital mundial de los homicidios, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental». Bukele pronunció el discurso en el Centro de Tecnología Agropecuaria, en Ciudad Arce, unos 25 kilómetros al oeste de San Salvador.

El líder salvadoreño, quien el pasado mes de junio inició su segundo mandato pese a que la Constitución prohíbe la reelección, recalcó que su país ha logrado una «paz» que no fue negociada «por los intereses de unos pocos», sino que fue conseguida «con esfuerzo, sacrificio y trabajo donde los buenos han prevalecido y los malos ahora son los que tienen miedo».

«La guerra contra las pandillas nos demostró de qué estamos hechos y que podemos lograr lo que nos proponemos, pero todavía tenemos muchas cosas que superar, incluso para que el cáncer de las pandillas sea erradicado por todo nuestro país», subrayó el presidente salvadoreño.

Al tiempo, alabó el trabajo del Ejército y la Policía, gracias al cual «miles de familias pueden salir tranquilas a las calles, caminar, hacer deporte y disfrutar en comunidad, cosas que eran normales en otros países, pero que nunca las tuvimos aquí».

En este sentido, destacó que el trabajo del Ejército y la Policía es el «mayor acto de amor hacia nuestra patria y el más noble posible hacia los salvadoreños», dado que «el renacimiento de nuestro país se basa en la seguridad y la paz que hoy sí tenemos», destacó.

Así, remarcó que «nuestros héroes







verde olivo y azules son los pilares donde se sostiene ese nuevo El Salvador con su valentía, honorabilidad y su sacrificio», refiriéndose así al papel que han tenido las fuerzas armadas en el denominado Plan de Control Territorial, que Bukele puso en marcha en 2019.

De este modo, expresó su «más profundo agradecimiento» alos 18.000 hombres y mujeres de las fuerzas armadas que asistieron a su discurso y que «han decidido dar su vida por nuestro país si fuese necesario, así como a todos los que están en estos momentos desplegados por lo ancho y largo de nuestro país para que los salvadoreños puedan vivir en paz y libertad».

Bukele remarcó en su intervención que «mientras unos huyen del peligro, ustedes van hacia él y lo hacen sin titubear y sin preguntar dos veces porque sienten que su misión es más grande incluso que ustedes mismos», por lo que consideró que «serán siempre recordados como la generación de la verdadera paz».

### «MÁS SEGURO QUE COSTA RICA, CHILE Y CANADÁ»

El presidente de El Salvador manifestó, además, que «ningún analista ni experto de adentro ni afuera de El Salvador hubiera creído que, en cinco años, este país iba a llegar a ser más seguro que Costa Rica, Chile y Canadá».

No obstante, insistió en que «falta mucho camino por recorrer», sin precisar cuándo la Asamblea Legislativa pondrá fin al régimen de excepción, vigente desde el 27 marzo de 2022 y que restringe derechos a la población tras una matanza de 92 personas que perpetraron las pandillas en tan solo tres días, una de las más sanguinarias en décadas.

Laúnica vez que Bukele se haplanteado quitar el régimen de excepción fue en una entrevista concedida a la revista estadounidense *Time* el pasado mes de agosto, en la que aseguró que «siempre, en algún momento en el horizonte cercano, nosotros esperamos regresar a la normalidad en el término constitucio-

nal y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial normal», aunque no concretó una fecha exacta para eliminar esta medida que se ha prorrogado mensualmente en el marco de la guerra contra las pandillas.

El régimen de excepción suspende varios derechos constitucionales como ser

asistido por un abogado en caso de detención o la ampliación a 15 días del periodo de arresto sin ser puesto a disposición judicial.

Durante su discurso del pasado domingo, el mandatario salvadoreño incidió en que «estamos construyendo una casa nueva sobre los escombros que dejaron y nos estamos esforzando mucho para tenerla lista, pero toma tiempo y necesita que todos pongamos de nuestra parte», por lo que pidió «paciencia» a la población.

Por otro lado, recordó que ya hay quienes reclaman arreglar la economía del país centroamericano, después de haber conseguido la seguridad y, en esta línea, anunció que el próximo 30 de septiembre, se presentará «por primera vez en décadas» en la Asamblea Legislativa el primer presupuesto «completamente financiado sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente».

«El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente y ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron, ya que hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción y los beneficios que eso traerá no solo serán inmediatos, sino que cada año serán mayores y se podrá ver en una economía robusta», avanzó el presidente salvadoreño.

De esta manera, Bukele recalcó que las nuevas generaciones heredarán un país «económicamente próspero, así como fiscal y financie-

# **SEGURIDAD**

«Los buenos han prevalecido y los malos son los que tienen miedo»

# TRANQUILIDAD

Agradece a las Fuerzas Armadas que las familias «puedan salir»

# **MEDIDAS**

No da fecha del fin del régimen de excepción: «Falta mucho camino»

ramente independiente», si bien al igual que sucedió con la delincuencia «siguiendo un plan», en este caso también se conseguirá «paso a paso», con el fin de llegar a ver una patria «verdaderamente irreconocible algún día».

Cabe recordar que, tras tomar posesión de su segundo mandato el pasado 1 de junio, Bukele adelantó que se iba a enfocar «de lleno en los problemas importantes empezando por la economía», si bien advirtió de que, para sanearla, «tal vez haya que tomar medicina amarga» sin especificar a qué se estaba refiriendo exactamente.

En su discurso con motivo del aniversario de la independencia, el presidente salvadoreño aseveró que «nadie puede negar que el mundo está poniendo sus ojos en El Salvador por las cosas buenas que aquí están sucediendo», después de que se haya logrado tener un país «seguro y en paz tras tantas décadas de guerra».



# Suscribete a la Nueva Newsletter de Actualidad Económica

Cada domingo el análisis financiero y bursátil más certero de la mano de Francisco Pascual, responsable de Actualidad Económica



Saber decidir, el poder está en tus manos

elmundo.es/newsletters.html





# CÁNDIDO MÉNDEZ «Estoy preocupado por los dos golpes a la igualdad: el pacto fiscal y la amnistía»

El ex secretario general de UGT vive con «enorme preocupación» que el Gobierno haya atentado contra la igualdad dos veces en muy poco tiempo. Primero con la amnistía del 'procés', que rompe la igualdad ante la ley, y ahora con el pacto fiscal para Cataluña, que vulnera la igualdad de oportunidades entre territorios y que ve más propio de la política distributiva de la derecha

# ALEJANDRA OLCESE MADRID

Cándido Méndez nació en Badajoz en 1952, creció en la provincia de Jaén y por el trabajo errante de su padre ha vivido en muchos rincones de España, lo que le convierte en un hombre «sin la nostalgia que dan las raíces territoriales». Fue secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de 1994, año en que sustituyó a Nicolás Redondo, a 2016, cuando Pepe Álvarez, el actual líder del sindicato tomó su testigo. En una entrevista con EL MUNDO en una cafetería cercana al Ministerio de Trabajo, donde solía reunirse con CCOO antes de las negociaciones con el Gobierno, este ingeniero técnico químico, casado por la Iglesia y defensor de la recuperación de la mili, profundiza en algunos de los temas abordados en su opera prima Por una nueva conciencia social (Deusto).

Pregunta. En su libro defiende la solidaridad interterritorial, ¿qué le parece que se pacte una financiación a la carta para Cataluña?

Respuesta. Yo en este aspecto tengo una enorme preocupación, porque creo que ha habido dos golpes a la igualdad en un espacio de tiempo muy corto. Uno es el golpe a la igualdad ante la ley, que es la amnistía, y el otro es un golpe contra la igualdad de oportunidades, que es el pacto fiscal, porque aboca a una discriminación. Yo comparto la denuncia de las comunidades autónomas que reducen los impuestos. Me parece incoherente esa crítica sobre todo cuando se identifica en primer plano a la Comunidad de Madrid, porque es la primera aportadora precisamente para reequilibrar las diferencias de los ciudadanos en relación con el territorio. Es la gran aportadora porque es una comunidad rica y simultáneamente hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo: bajar impuestos. Pero si, como dijo la ministra de Hacienda, este modelo puede extenderse a cualquier comunidad, si lo hacen en Madrid podrá bajar todavía más los impuestos porque tendrá más holgura financiera... Por eso digo que esta es una orientación de la política fiscal y distributiva hacia la derecha. De hecho, el secretario general del PSOE recriminó al PP que por qué se raja las vestiduras si esto lo planteaban ellos en 2012... Estoy preocupado y ojalá no salga adelante.

P. Usted, además, nació en Extremadura, una de las más olvidadas...

R. Sí, yo he nacido en Extremadura y me recríe en Andalucía, así que sí, me siento afectado en primera persona y eso que el futuro de mi familia ahora mismo está en Madrid, que es una comunidad rica, y en Baviera (Alemania), donde vive uno de mis hijos. Pero soy presa de mi pasado y me preocupa extraordinariamente esta alteración tan seria de los instrumentos para la igualdad entre las personas a través de la financiación territorial.

P.En el libro dice no tener raíces, ¿qué opina de los nacionalismos?

R. Desconfío extraordinariamente de los nacionalismos, creo que son un cáncer para el progreso y para la democracia, y la historia lo avala. Desde el punto de vista político e ideológico soy muy distante de los nacionalismos; eso no quiere decir que yo no solo respete, sino que incluso puedo tener hasta cierta envidia, de lo que son las raíces culturales en la serie de elementos que configuran la identidad como ser humano. Por eso quiero diferenciar: hablo del nacio-

nalismo como proyectos político-económico que mira siempre al otro con hostilidad y con rencor. Yo creo que deberíamos avanzar hacia un federalismo asimétrico, pero el camino que marca la financiación singular de Cataluña no avanza hacia eso, es una profundización en un modelo confederal empezando por las comunidades más ricas.

P. Ahora que menciona la identidad, usted apuesta por recuperar la mili «para fomentar la cohesión nacional y una identidad colectiva», ¿se está perdiendo esa identidad nacional? R. Yo defiendo la recuperación de la mili; una mili distinta a la de mi época, de unos meses y que evidentemente sea paritaria. Ahora hay países que están recuperando la mili, como Suecia. Creo que nos vendría muy bien porque nos haría falta un repaso por los rasgos que nos unen. Honestamente creo que en España se está produciendo un deshilachamiento de la identidad nacional.

P. Usted vivió de cerca el pacto en 1980 para instaurar la jornada laboral de 40 horas. Ahora parece que bajará a 37,5 horas, ¿será perjudicial en un país de pymes poco productivas?

R. En estos temas creo que hay que ser muy cuidadoso con los procedimientos. Yo creo que sería muy importante enmarcar la reducción de la jornada en un marco más amplio, un Pacto por el Empleo y la Productividad. El acuerdo del 80 incluía una parte de crecimiento del salario, otra de productividad, otra de absentismo y otra de reducción de la jornada. Se dio prioridad al diálogo social, como pista de aterrizaje para luego modificar la ley amortiguando la resistencia de la patronal. Creo que en la pasada legislatura, cuando se elaboró

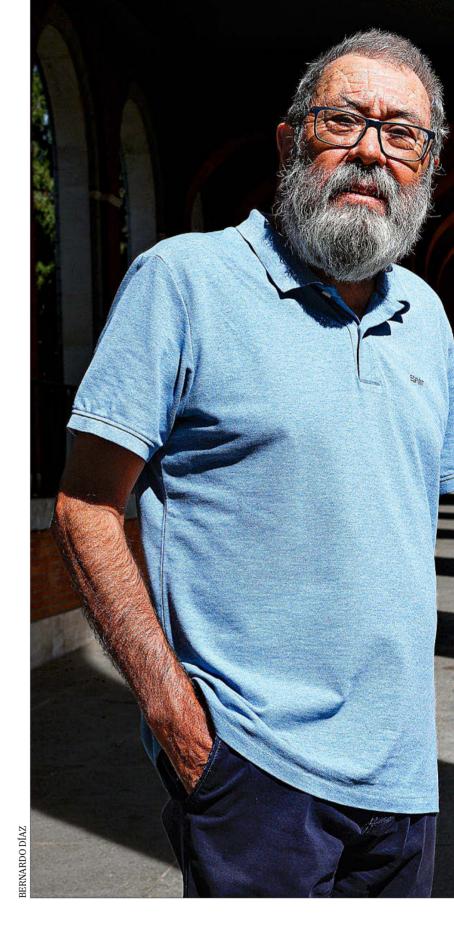

# El CES entrega la memoria socioeconómica y laboral de 2023 a Pedro Sánchez

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, entregó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2023, que ha sido consensuada entre empresarios, sindicatos y la sociedad civil. El documento constata la moderación de la inflación y el crecimiento diferencial favorable de España, con un avance del PIB del 2,5%, seis vece más que la Eurozona. También recoge la mejora del empleo, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la estabilidad del mercado laboral.

# **CATALUÑA**

«La financiación singular es una política que va hacia la derecha»

# **FEDERALISMO**

«Desconfío de los nacionalismos, son un cáncer para el progreso»

# **VALORES**

«Defiendo la mili para recuperar la identidad nacional de España»

# **TRABAJO**

«La reducción de la jornada debería estar en un pacto más amplío»

# **TEMPORALIDAD**

«Con la reforma laboral no se ha resuelto la precariedad»

# **NEXT GENERATION**

«No sé si hemos perdido la oportunidad con los fondos»

### **VIVIENDA**

«Las políticas no funcionan y ese es el mayor drama para los jóvenes»

# **PENSIONISTAS**

«No hay que bajar su nivel de vida; hay que mejorar el de los jóvenes»

el informe España 2050 y el Plan de Recuperación de los fondos europeos se tendría que haber hecho este Pacto. Aún se puede, pero el ambiente político está peor que en la legislatura pasada y eso que ya era complicado. P. La reforma laboral ha reducido la temporalidad pero «eso no significa que al mismo tiempo se haya reducido la precariedad», señala usted. ¿Se ha quedado corta?

R. Primero, la reforma es fruto del diálogo social entre sindicatos y patronal, eso es bueno. Segundo, ha sido una herramienta eficaz para reducir la temporalidad, nos ha permitido acallar una de las críticas de la Unión Europea que decía que en España había mucha temporalidad, pero temporalidad no es lo mismo que precariedad. Reduciendo la temporalidad, el problema de la precariedad no se ha resuelto y lo ve cualquiera que mire la Encuesta de Población Activa del INE. Hay un número muy importante de contratos de menos de 30 horas, incluso de menos de 10, que son involuntarios en la inmensa mayoría y que afectan sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, por lo tanto, eso no se ha resuelto.

P. ¿Qué se puede hacer?

R. No creo que pueda resolverlo otra reforma laboral. Esto tiene relación con el tamaño de las empresas, con la productividad, la debilidad que tenemos en el sector industrial, la I+D... En la situación actual pienso, por ejemplo, que no sé si ya hemos perdido la oportunidad con los fondos Next Generation. Ojalá me equivoque, pero veo que tienen que estar ejecutados a 31 de agosto del 26 y seguimos sin saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con ellos. Lo que me parece particularmente decepcionante, igual que con el Ingreso Mínimo Vital, es que teníamos experiencia previa y no ha valido de nada. Parece que no van a ser tan disruptivos hacia la digitalización y hacia la transformación verde, sino que en muchos casos van a los sectores tradicionales, que los necesitan, pero no se sabe hasta qué punto para transformar el país. El informe Draghi pide más Europa, más dinero y menos burocracia. Yo estoy de acuerdo, pero creo que no es sólo cuestión de tener más dinero.

P. Una de las ideas que defiende es que se irradie actividad económica a la España menos poblada y con viviendas vacías, ¿no es utópico?

R. Eso parte de que yo creo que el problema de la vivienda hay que verlo de otra manera porque hay jóvenes que tienen empleo y sin embargo viven con sus padres o tienen que compartir un piso con sus amigos. Para los jóvenes sin duda es el mayor drama social. En España donde hay más demanda de vivienda es en las ciudades donde más empleo se genera. Lo que propongo es que si tenemos cuatro millones de viviendas vacías en otros territorios, utilicemos la digitalización para generar empleo en esas zonas. Necesitamos un reparto más equilibrado de la población. La transformación verde nos da las oportunidades y la digital, las herramientas. Creo que esta idea atenuaría el problema porque las políticas de vivienda no funcionan, pero exigiría repensarlo todo y poner luces largas.

poner luces largas.

P. También habla del envejecimiento, ¿cree que la política cuida más a los pensionistas que a los jóvenes?

R. Es un debate falso. El problema no es que haya que bajar la calidad de vida de las generaciones mayores, sino que tenemos que mejorar la situación de los jóvenes. Es lo mismo que se me vino a la cabeza con lo de los Lamborghini, nosotros siempre hemos dicho 'nos da igual que haya más ricos, lo que queremos es que haya menos pobres'.



El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su visita a las obras de la intermodal de Valladolid. EFE



# Puente, un ministro colgado de la catenaria

El pasado jueves el ministro Óscar Puente arrastró a Pedro Sánchez a la presentación de la campaña «¿Lo pillas?», destinada a fomentar el uso del transporte público frente a los «del lamborghini». Porque en la cabeza del ministro siempre hay espacio para encajar cualquier iniciativa con la soflama de La Moncloa.

Al día siguiente, un tren que salía de Barcelona rozó con una parte de la vía en obras. Mientras los operarios trataban de subsanar la avería dañaron el sobrerraíl y la agravaron. En Atocha un fallo informático dejaba sin servicio la denominada «Mesa», que conecta parte de la señalética de la estación. El tiempo de reparación fue de una hora y treinta minutos.

La acumulación de retrasos afectó a 68 trenes y 20.446 clientes sólo en Renfe. El coste de devolución de los billetes rondará los 160.000 euros. Al tiempo que el caos saltaba a las televisiones y a las webs de los periódicos, el ministro reclamaba explicaciones sobre los tiempos de espera. Como había sucedido anteriormente, no había nadie al otro lado. Por la noche, al presidente de la empresa pública Adif, Ángel Contreras, le comunicaban su destitución. Es en lo único que el ministro ha actuado con antelación y no con retraso. En la compañía esperaban el cese para el consejo de ministros que se celebra hoy.

Contreras ha caído como consecuencia de los daños de reputación que está generando la gestión ferroviaria, su desconexión con Puente y por el recorrido judicial del *caso Koldo*. La Guardia Civil tiene documentadas varias reuniones del directivo destituido con el ex asesor de José Luis Ábalos, y de su empresa salió la contratación de mascarillas a la empresa de la trama por millones de euros. Su comparecencia en el juzgado puede ser cuestión de semanas.

Sin embargo, la caída del presidente de Adif poco o nada le puede solucionar al ministro. La red ferroviaria española está más tensionada que nunca por las obras que hay en marcha y la liberalización de los trenes de

discurso bravucón y pendenciero del ministro y ya se lo han hecho saber. En un desayuno informativo con El Ideal de Granada, el propio Puente admitía que muchas veces le han dicho «¡Tú, a los trenes!». Como si de su departamento no dependieran también los aviones, las carreteras y los barcos. Cierto es que era para quitarse de encima una pregunta sobre el concierto fiscal catalán, como lo es también que su incontinencia está dejando de hacer gracia en el gabinete.

La futura remodelación del Ejecutivo con motivo de la salida a Europa de la vicepresidenta Teresa Ribera tiene en ascuas a un departamento donde empieza a sobrar la testosterona y a faltar la templanza. Con la llegada de Óscar López a la cartera de Digitalización, el cupo de doberman está más que cubierto.

La gestión de Puente provoca estupor en subordinados y actores ferroviarios. Lo mismo le da despotricar contra Ouigo que endosarle a Talgo y a la ultraderecha húngara la culpa de los retrasos (en su cabeza

# El ministro sólo adelantó unos días el cese del jefe de Adif y ya no le podrá echar a nadie la culpa del caos, se ha quedado sin escudos

alta velocidad, donde han entrado dos operadores nuevos que han disparado las frecuencias. Sin embargo, y pese a la sensación pésima de los clientes, las incidencias no son mucho mayores que años anteriores. Entonces, ¿por qué tanto alboroto?

En el Gobierno tienen perfectamente detectado que lo que no casa con los datos de los operadores ferroviarios es el encaja todo). Total, si la compañía pierde 200 millones de capitalización tras su señalamiento, más barato se lo ponen a la Sepi o quien venga.

Hoy se nombrará a quien suceda a Ángel Contreras. Pero ya no servirá como escudo ante el caos. Puente puede seguir siendo un activo para un gobierno de trinchera, no para gestionar las cosas del vivir. Hoy está colgado de una catenaria.

# Los promotores critican la falta de acción y acuerdo político ante la crisis

Calculan que se necesitan 27.000 millones para duplicar la producción de vivienda

### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudió ayer al IV Congreso Nacional de Vivienda que se celebra en Málaga, pidió «empatía social» y un «pacto de Estado» durante su discurso de inauguración, y se marchó a poner la primera piedra en la construcción de 530 viviendas asequibles en la ciudad. Antes que ella, en el mismo foro intervino el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien anunció una nueva Ley de Vivienda regional para la primera mitad de 2025 y se marchó a poner la misma piedra que la ministra. Es probable que esa primera piedra sea lo más cercano al consenso que PSOE y PP puedan estar ahora en materia de política residencial. Mientras tanto, en el auditorio que acoge el evento hasta hoy martes, decenas de promotores, constructores y representantes del sector inmobiliario reflexionaron sobre la situación y las posibles soluciones ante la crisis de vivienda que se agudiza y criticaron la falta de acción y de acuerdo político para abordar la tensión.

En España hacen falta viviendas; 600.000 según el Banco de España y unas 200.000 al año según Funcas. Una y otra cifra son muchas más de las que las promotoras y constructoras son capaces de poner en el mercado [en torno a 100.000] y el sector tiene clara la ecuación que hace falta para empezar a abordar el problema: suelo, inversión («como mínimo 27.000 millones para duplicar la producción») y rentabilidad. Entre las compañías se empieza a enquistar cierto malestar por la parálisis del Gobierno y las administraciones públicas a la hora de abordar de manera efectiva las medidas que podrían ayudar a agilizar el desarrollo de más viviendas para atender la creciente demanda.

«Los políticos tienen clarísimo el diagnóstico y el problema, pero no



La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su intervención ayer en Málaga. EUROPA PRESS

sé qué van a hacer. Siendo realistas, no están yendo a la velocidad a la que esperamos que vaya», lamentó ayer David Martínez, CEO de Aedas Homes, durante su participación.

De sus palabras y de su tono se desprendía decepción y hasta hartazgo, y es una sensación compartida entre sus colegas del sector, que lamentan que el Ejecutivo y el resto de administraciones tarden demasiado tiempo en pasar de las palabras a los hechos. ¿Qué puede hacer el sector privado? «No lo sé», respondió Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes. «Como compañías tratamos

de mejorar nuestros procesos, pero nos damos con el muro de la realidad. El proceso de generación de vivienda es insuficiente», admitió. Tomás Gasset, fundador y CEO de Urbania, fue más contundente en su diagnóstico: «Estamos ante una emergencia nacional», dijo.

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal APCEspaña, organizadora del congreso, comparte que la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país, si bien augura que no ha hecho más que empezar. El también presidente de

Vía Ágora apuntó que la vivienda deber ser una prioridad para la administración y afirmó que la solución de estos problemas debe pasar por nuevos esfuerzos que permitan un desarrollo más asequible, más ágil y con más oferta.

La falta de suelo es una de las reclamaciones más urgentes entre promotores y constructores y por eso fue ayer una de sus principales críticas. Todos tenían puestas esperanzas en la reforma de la Ley del Suelo, pero el PSOE la retiró horas antes de su votación en el Congreso de los Diputados por la falta de apoyos para sa-

carla adelante: sus socios de Sumar se opusieron desde el principio y el PP, que parecía respaldar los cambios, se echó atrás en el último momento. El resultado, una reforma varada que mantiene en vilo al sector.

«Es una pena que no se pusieran de acuerdo los dos principales partidos para sacar adelante la Ley del Suelo», lamentó el CEO de Aedas. «Es fundamental que las administraciones públicas habiliten los mecanismos para poder tener suelo porque ya llegamos tarde», advirtió. En su opinión, sobra burocracia y falta capital. «Se tarda tanto o más en conseguir una licencia de obra que en construir una promoción de vivienda», dijo, en alusión a los 12 meses que puede demorarse conseguir un permiso de construcción. «Deberíamos poder reducirlo a la mitad de tiempo, porque sería más

# **AVALES ICO**

PROYECTOS. Isabel
Rodríguez dijo ayer que el ICO
estudia ya 57 proyectos dentro
de la línea de préstamos y
avales a promotores.

# 17.000

VIVIENDAS. Según sus cifras, de salir adelante esos proyectos, podrían suponer la construcción de 17.000 nuevas casas.

eficaz y un factor para atraer inversión», explicó.

También se necesita inversión. «Para duplicar la producción de vivienda en España nos hacen falta 27.000 millones de euros como mínimo», estimó Martínez.

Para conseguir ese dinero es necesario atraer inversores extranjeros y para atraerlos, se requiere seguridad jurídica, otra de las reclamaciones que más se repite en los últimos años en el *ladrillo* patrio. «El capital sólo vendrá a España si tiene credibilidad y seguridad y una cierta rentabilidad», señaló.



# No es gratis

Engrase. Esa es la situación actual, en España, en el resto del mundo, y, peor aún, en tu caso y, aún peor, en el mío.

Ya sé que *engrase* no es la palabra correcta para definir que todos estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades y que si un día desapareciesen todos los créditos que engrasan todas nuestras actividades, se pararía todo.

En porcentaje mundial, hoy debemos el 333% del PIB, de lo que producimos mundialmente. Como si una familia

ingresa 30.000 euros y debe 99.900.

En España, debemos 1,62 billones (millones de millones), el 108 % del PIB. Ahora viene la pregunta: ¿Cuándo lo

Y vienen las ganas de contestar: ¡¡Nun-

Y entonces nos ponemos a hablar mal de Sánchez y del Gobierno y de la poca importancia que le dan a la deuda (es verdad) y de que no contestan que no a cualquier petición que inmediatamente se convierte en exigencia (también es verdad) y que esa deuda la pagarán nuestros hijos/nietos/biznietos/etc.

Veo una buena noticia: que nuestros acreedores son extranjeros, el BCE, los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión, los particulares, los fondos de pensiones...

Es buena noticia porque a cada uno de

estos le debemos una parte de la deuda total, con intereses distintos y vencimientos diferentes.

Cada año, el Tesoro sale a buscar lo que *toca* ese año. Puede ser nuevo si el gremio de *vedettes* de las antiguas revistas del Paralelo ha exigido un aumento en su pensión por la labor social que dicen que hicieron.

O puede ser que venza un crédito y que tengamos que refinanciarlo, cosa que mi mujer y yo hacíamos con gran soltura en nuestros buenos tiempos, pagando un crédito con otro crédito.

Con lo cual, a la pregunta «¿cuándo lo pagaremos?» hay que contestar que ya lo estamos pagando. Y que, a veces, el Tesoro consigue mejores condiciones.

Porque esa es otra. Los intereses que pagamos anualmente ascienden a 33.000 millones, que aparecen como gastos en los PGE y que hay que compensar con unos *ingresos* de la misma cantidad, y esos ingresos, con mucha frecuencia, se consiguen con impuestos. Y nos quejamos.

Lo de la *vulnerabilidad* viene ahora. Porque si la Fed y el BCE deciden subir los intereses, nos pueden hacer un roto importante.

Esto de que las cuentas tengan que cuadrar es molestísimo.

Pero el *engrase* nos permite vivir en un mundo mejor.

Y eso no es gratis.

P.D: Los *particulares* compramos letras del Tesoro y ayudamos a Sánchez en sus cosas.

El presidente decide gastar más y le ponemos *verde*. Luego le prestamos dinero, eso aumenta los intereses y pagamos más impuestos.

Como siempre, el círculo se cierra.

# Naturgy gana peso en Europa con una oficina en Bruselas

Toma posiciones ante la revisión de la agenda 'verde' y se refuerza en Regulación

### PAULA MARÍA MADRID

Naturgy ha activado su maquinaria para ganar relevancia en Europa. La primera gasista española trabaja ya en la apertura de una oficina en Bruselas, tras varios años en los que el grupo que preside Francisco Reynés había priorizado otros frentes, manteniendo una representación testimonial en el epicentro de la toma de decisiones de la Unión Europea. La energética busca ahora equipararse a sus iguales nacionales en cuanto a su influencia en los resortes del poder comunitario, en un momento clave para el sector, que ya atisba vientos de cambio en la agenda verde europea.

Todavía quedan detalles por definir, por ejemplo, el tipo de oficina, si bien la opción de un espacio de *coworking* es, por ahora, la favorita. Así lo adelantan a EL MUNDO fuentes conocedoras, que señalan que la iniciativa la ha impulsado la Dirección General de Asuntos Públicos y Sostenibilidad del grupo, que desde la reorganización que la empresa ejecutó el pasado enero, cuenta con una dirección de Asuntos Públicos Internacionales.

Los citados cambios en la estructura interna de la compañía están teniendo lugar en el marco de un cambio de ciclo en la Comisión Europea. La etapa que comienza estará marcada por un equilibrismo regulador entre los avances de la transición ecológica y la competitividad industrial. En este contexto, Naturgy está tratando de reforzar su acción inter-

# Busca influir en negocios clave, como las redes o la defensa del gas

# El pulso entre competitividad industrial y clima inquieta al sector

nacional en relación a la promoción del gas natural, los gases renovables o la modernización de las redes de gas y electricidad, asuntos que tocan directamente la espina dorsal de la cotizada española.

«Una toma de posiciones ante la nueva legislatura». Así analizan el movimiento de Naturgy fuentes del Parlamento Europeo que corroboran que la gasista ha estado últimamente «especialmente activa» en la institución. Hay mucho en juego. La aplicación de la reforma del mercado eléctrico, las nuevas directivas de combustibles renovables, las políticas de descarbonización del transporte y los edificios, o los mecanismos de compras conjuntas de gas y otros suministros... Cada vez más, y sobre todo a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania, las decisiones que afectan a sectores estratégicos como el energético se adoptan en el seno de la Unión y no a nivel nacional.

### REFUERZO EN REGULACIÓN

Además del desembarco en Bruselas, Naturgy ha maniobrado para afianzar su negocio regulado del que, como es lógico, dependen algunas de las actividades más sensibles a las decisiones de las autoridades europeas, por ejemplo, las redes eléctricas o la gestión de gasoductos. La compañía ha incorporado recientemente a la hasta ahora referente del área de Energía de la consultora FTI Consulting, Blanca Perea, para pilotar una nueva división de Regulación e Integración de Redes, encuadrada en la dirección general que lidera Pedro Larrea.

Perea es una voz relevante para el sector con más de dos décadas de experiencia en asuntos regulatorios y de competencia, tanto en España como a nivel internacional. Como recuerda una fuente del Parlamento de la UE, «la influencia aquí no es solo el número de representantes de una compañía, sino su peso». Como colofón, Naturgy ha alumbrado una unidad específica de Regulación Europea dentro de la división que encabeza Alberto de Frutos.

El creciente cuestionamiento social a la agenda verde europea, cuyo máximo exponente fue la revuelta de los tractores, ha empujado a
algunos de los Veintisiete a rebajar
sus ambiciones climáticas y ha convertido la transición energética en
un campo de batalla entre petroleras, gasistas y eléctricas.

Las protestas del campo han dado alas a las dos primeras para reafirmar su defensa de la neutralidad tecnológica (recurrir a todas las fuentes de energía para recortar progresivamente las emisiones) que, alegan, ayudará a blindar la competitividad industrial. Las eléctricas, por su parte, defienden que la única forma de salvaguardar la industria es con una autonomía energética que solo garantiza el paradigma verde. La composición del nuevo Colegio de Comisarios, que se conocerá de forma inminente, contribuirá a inclinar la balanza.

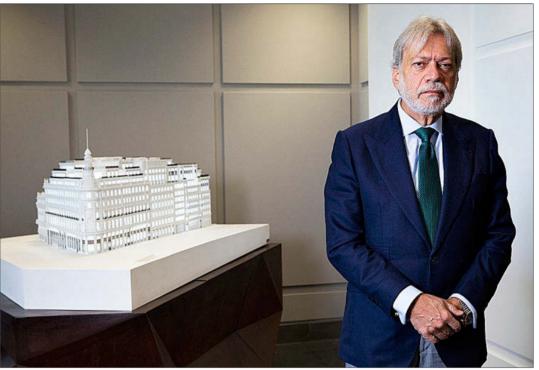

Luis Amodio, presidente de OHLA, frente a una maqueta de canalejas en la sede de OHLA en Madrid. A. H.

# OHLA pide otra vez más tiempo a sus bonistas

Solicita aplazar pagos para cuadrar su ampliación de capital

# CÉSAR URRUTIA MADRID

El grupo constructor OHLA afronta una semana en la que se pondrá a prueba la capacidad de alinear los intereses de sus principales accionistas, la familia mexicana Amodio, con, en primer lugar los de sus potenciales nuevos socios en una ampliación de capital de 150 millones, Excelsior Times, un grupo de empresarios que lidera José Elías. En segundo, con los acreedores de bonos por importe superior a 400 millones de euros con vencimiento a partir de marzo del año que viene. Y en tercero, con los bancos acreedores cuyos avales son básicos para mantener la liquidez que requiere la operativa del grupo.

Cuadrar los intereses de las cuatro partes en torno a OHLA está generando cierta expectación sobre el desenlace. Ayer, el grupo constructor comunicó a la CNMV que ha solicitado a los titulares de sus bonos de deuda retrasar el pago del cupón que se pagaba precisamente ayer, con el fin de tener más tiempo para negociar la entrada de nuevos fondos en su estructura de capital.

La primera solilcitud de ampliación para el pago del cupón se había fijado para estar lista ayer, pero OHLA ha establecido la nueva fecha de votación para el próximo jueves 19 de septiembre a las cinco de la tarde.

«OHL Operaciones ha solicitado a los titulares de los bonos su consentimiento para aprobar la temporal renuncia a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones que permitan el retraso en el pago del próximo cupón durante las negociaciones que la sociedad está manteniendo con sus grupos de interés para definir los términos de una potencial operación dirigida a alcanzar una estructura de capital sostenible», decía la compañía. En principio, por lo tanto, la ampliación de capital está pendiente de lo que suceda pasado mañana.

Esa ampliación de capital es también seguida muy de cerca por los bancos acreedores, entre los que figuran Santander, CaixaBank y Sabadell. Aunque la familia Amodio ha negociado, renegociado y pedido públicamente la liberación de 160 millones retenidos en avales, las en-

# El grupo debe lograr acuerdos esta misma semana

# Bancos, bonistas y socios esperan avances concretos antes de firmar

tidades no han accedido más como una muestra de precaución que por desconfianza, explican fuentes conocedoras del proceso. Es más, los bancos renuevan a la empresa de manera trimestral 40 millones de euros en avales para su operativa y esa renovación no se prolongará más allá de noviembre porque esperan que la empresa amortice el crédito con los recursos que obtenga a partir de la ampliación de capital que

negocia estos días.

Las tres partes que negocian con los Amodio esperan a que los principales accionistas de OHLA lleguen a un acuerdo con cualquiera de los otros dos antes de dar un paso adelante. En agosto, OHLA cerró un acuerdo de intenciones con Excelsior, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro – presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health –, para elevar de 100 a 150 millones la ampliación inicialmente propuesta para afrontar la refinanciación de sus bonos.

En torno a 25 millones procederían de Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer, y otros 26 millones de la familia Amodio, principal accionista de OHLA. En todo caso, el apoyo financiero de Holzer y Elías estaba condicionado a que la constructora alcanzase un acuerdo satisfactorio con los bancos de referencia de la sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por el grupo.

En una entrevista publicada con ELMUNDO, Luis Amodio, presidente de OHLA adelantó estos planes y, como prueba de que «cumpliría cabalmente con su palabra» avanzó que está en marcha un plan de desinversiones con la venta de activos no estratégicos como el hospital CHUM de Canadá, vendido en junio 55 millones de euros. En cartera estaría también la venta de su filial de servicios y del 50% de centro Canalejas, en Madrid, un activo valorado en más de 300 millones de euros cuya liquidación aportaría recursos suficientes pero que el propio Amodio ha dicho que «no va a malvender».

### **BOLSA ENAGÁS** Último cierre: 14,08 euros 13,7 <del>-</del> 9:00 11:00 15:00 17:00 TIPOS OFICIALES MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX % Unicaja Banco Enagás España Acciona +1,72 Indra Alemania 3,65 Rovi +1,70 Grifols -1,37Zona euro 3,65 Telefónica 5,00 Reino Unid +1,60 Repsol -1,01 REDEIA CaixaBanl -0,99 EE.UU. 5,50 +1,22 Acciona Ener +1,03 -0,92 Japón +0,84

| ízu o           | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER    |         | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-----------------|------------|------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|
| rítulo          | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.    | MÁX.    | ANTERIOR        | ACTUA  |
| Acciona         | 129,900    | 2,200            | 1,72  | 127,900 | 130,300 | -16,55          | -2,5   |
| Acciona Ener    | 21,640     | -0,200           | -0,92 | 21,620  | 21,960  | -18,68          | -22,93 |
| Acerinox        | 9,270      | 0,005            | 0,05  | 9,200   | 9,335   | 30,36           | -13,00 |
| ACS             | 41,000     | 0,240            | 0,59  | 40,560  | 41,180  | 68,56           | 2,09   |
| Aena            | 191,800    | 0,700            | 0,37  | 189,900 | 191,800 | 50,73           | 16,88  |
| Amadeus         | 63,720     | 0,320            | 0,50  | 63,060  | 63,720  | 37,85           | -1,79  |
| ArcelorMittal   | 20,510     | =                | =     | 20,360  | 20,600  | 6,83            | -20,09 |
| B. Sabadell     | 1,891      | 0,014            | 0,75  | 1,870   | 1,899   | 32,59           | 69,90  |
| B. Santander    | 4,441      | 0,035            | 0,79  | 4,380   | 4,468   | 43,52           | 17,49  |
| Bankinter       | 7,930      | -0,022           | -0,28 | 7,910   | 7,980   | 3,21            | 36,82  |
| BBVA            | 9,322      | 0,070            | 0,76  | 9,218   | 9,380   | 62,22           | 13,32  |
| CaixaBank       | 5,430      | -0,054           | -0,98 | 5,368   | 5,482   | 17,92           | 45,73  |
| Cellnex Telecom | 36,700     | -0,070           | -0,19 | 36,510  | 36,770  | 15,54           | 2,92   |
| Colonial        | 6,430      | 0,010            | 0,16  | 6,380   | 6,465   | 19,35           | -1,83  |
| Enagás          | 14,080     | 0,300            | 2,18  | 13,740  | 14,100  | 17,63           | -7,76  |
| Endesa          | 19,835     | -0,045           | -0,23 | 19,760  | 19,970  | 19,18           | 7,4    |
| Ferrovial Se    | 37,780     | -0,180           | -0,47 | 37,640  | 38,040  | 14,12           | 14,42  |
| Fluidra         | 21,240     | -0,060           | -0,28 | 21,080  | 21,300  | 37,02           | 12,6   |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | IMA VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-------------------|------------|----------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| 111000            | COTIZACIÓN | EUROS                | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| Grifols           | 10,100     | -0,140               | -1,37 | 10,040 | 10,300 | 43,50           | -34,65 |
| IAG               | 2,371      | 0,014                | 0,59  | 2,345  | 2,380  | 29,85           | 33,13  |
| Iberdrola         | 13,520     | 0,115                | 0,86  | 13,420 | 13,550 | 18,77           | 13,90  |
| Inditex           | 50,380     | =                    | =     | 50,120 | 50,660 | 67,59           | 27,77  |
| Indra             | 16,590     | -0,240               | -1,43 | 16,440 | 16,780 | 36,11           | 18,50  |
| Logista           | 27,940     | =                    | =     | 27,680 | 28,040 | 18,03           | 14,13  |
| Mapfre            | 2,304      | 0,012                | 0,52  | 2,272  | 2,304  | 20,23           | 18,58  |
| Merlin Properties | 11,810     | 0,120                | 1,03  | 11,710 | 11,810 | 23,66           | 17,40  |
| Naturgy           | 22,980     | -0,020               | -0,09 | 22,980 | 23,120 | 17,57           | -14,89 |
| Puig Brands B     | 20,370     | 0,170                | 0,84  | 20,210 | 20,630 |                 |        |
| Redeia            | 17,390     | 0,210                | 1,22  | 17,190 | 17,450 | 3,73            | 16,63  |
| Repsol            | 11,735     | -0,120               | -1,01 | 11,605 | 11,765 | 0,69            | -12,75 |
| ROVI              | 74,950     | 1,250                | 1,70  | 74,050 | 76,850 | 74,39           | 24,50  |
| Sacyr             | 3,154      | -0,012               | -0,38 | 3,144  | 3,176  | 31,74           | 0,90   |
| Solaria           | 11,930     | -0,060               | -0,50 | 11,930 | 12,190 | 8,70            | -35,89 |
| Telefónica        | 4,307      | 0,068                | 1,60  | 4,220  | 4,311  | 17,09           | 21,87  |
| Unicaja Banco     | 1,152      | -0,022               | -1,87 | 1,151  | 1,171  | -5,39           | 29,44  |

# PwC y KPMG descartan «vínculos» de Hafesa con el fraude fiscal

### JOSEAN IZARRA VITORIA

La Audiencia Nacional fijará en las próximas semanas una nueva fecha para dar inicio a la vista oral para determinar las responsabilidades del presunto fraude de 145 millones de euros que la Fiscalía imputa al grupo Hafesa. La empresa energética presidida por Alejando Hamlyn López Tapia-uno de los imputados-ha utilizado para su defensa informes realizados por las consultoras PwC y KPMG en la que se descarta la existencia de «cualquier vínculo con el resto de los encausados».

El grupo Hafesa manifestó ayer su deseo de que «este aplazamiento sea lo más breve posible y permita que el juicio se retome en condiciones óptimas, garantizando un proceso justo y transparente». El tribunal atendió la petición cursada por la Fiscalía para que antes del juicio declare Raúl Moro, declarado en «rebeldía» durante las diligencias judiciales porque se encontraba en México. Tras su detención el pasado mes de julio, Moro deberá explicar sus funciones en la empresa Vecasur. La Fiscalía acusa al grupo Hafesa y a su presidente Alejandro Hamlyn de liderar a un grupo de empresas que defraudó 145 millones de IVA

# **SE NECESITA**

### Empleada de hogar

en régimen interno para vivienda en Madrid. Importante experiencia y referencias contrastables. Importante salario. Interesadas envíar curriculum a: mundointerna2022@gmail.com o llamar al 608 02 54 52

# «No podemos perder la carrera del combustible sostenible de aviación»

Maarten Wetselaar apremia al Gobierno a que facilite la producción del SAF en España

### GUILLERMO DEL PALACIO MADRID

A pesar de que actualmente los vuelos comerciales apenas llevan combustible sostenible para la aviación (SAF) en sus depósitos, la iniciativa ReFuelEU Aviation establece que todos los vuelos que salgan de la UE deberán llevar un porcentaje mínimo de SAF a partir de 2025 que irá aumentando. El problema – y la oportunidad derivada- es que actualmente no existe ese SAF y son ya muchos países los que compiten en la carrera para convertirse en uno de los proveedores mundiales. Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, cree que «hay que acelerar para que España no pierda la oportunidad del SAF».

El directivo participó en la presentación de un informe de PwC en el que se desgranan los retos a los que se enfrenta España para lograr esa posición dominante. Conseguirlo, apunta el documento, tendría un impacto de 56.000 millones de euros en el PIB por la construcción y operación de las plantas a 2050 y supondría también la creación de 270.000 puestos de trabajo. El directivo estuvo acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Garau; Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia; Carolina Martinoli, presidenta y CEO de Vueling; y Margarita de Gregorio, CEO de BIOCIRC.

Wetselaar apeló al reciente *infor-meDraghi*. «Estoy convencido de que no podemos vivir de los servicios, ni Europa ni España», detalló. Para cambiar esta tendencia, hay que invertir en industria y «una de las más lógicas» es la del SAF, porque no existe y porque España tiene fortalezas de las que otros competidores carecen. «Lo tiene todo para ser un éxito para España, pero no va a llegar fácilmente»,



Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia (izquierda), y Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa (derecha). E.M.

2050

ReFuelEU. Europa quiere que el 70% del combustible que utilizan los aviones sea sostenible para ese año.

insistió, al tiempo que pidió «agilizar» los procesos necesarios.

Para Sansavini el informe pone de manifiesto la oportunidad que supone la descarbonización, pero cree que hay otra clave «casi sorprendente porque no es tan evidente» como es el paso de carburantes fósiles a esta nueva industria que no depende de ellos. Lo que se necesita, recordó, es algo «que existe en abundancia en España»: residuos y energía renovable. El país podría así pasar de la dependencia a la exportación. No obstante, España corre ese riesgo de quedarse atrás del que también avisa el informe: «Es una industria que no existe, pero la carrera ya ha empezado».

El problema es que todos los procesos para crear SAF son, al menos de momento, caros. A día de hoy cuesta hasta tres veces más producir SAF y el combustible ya supone a día de hoy entre el 25% y el 33% del precio del billete. Así, el documento calcula que en 2025 el coste de la mezcla de 100 toneladas de queroseno con SAF será de 1.452 euros. Sin embargo, a medida que aumente el porcentaje de mezcla, subirá el impacto que tiene en el precio sin dejar de incrementarse el sobrecoste acumulado.

Para Martinolli, el proceso «no es ni fácil, ni barato», pero cree que «se puede». En este sentido, recordó la necesidad de la colaboración público-privada: «Recojo el llamamiento», prometió la secretaria de Estado.



vocento

# David Cistau

DG

Reconoce colaboraciones y piezas de opinión periodística publicadas o emitidas entre el 1 julio 2023 y el 30 junio 2024, en prensa impresa, prensa online, televisión o radio.

ÚNICO PREMIO 10.000€

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA

11/10

BASES E INSCRIPCIONES premiodavidgistau.com





# **DEPORTES**

# Más dinero, más lío

# **FÚTBOL.** Arranca la nueva Champions con una liga atípica, más reparto de ingresos y un calendario saturado

### PABLO DE LA CALLE MADRID

Cambiar para engordar la caja y espantar a los enemigos. La Champions estrena hoy un enrevesado sistema de competición que exprime un calendario que ya alcanza los límites máximos de saturación. Después de la disputa con los impulsores de la Superliga, Aleksander Ceferin modificó el formato para proporcionar más

ingresos de los clubes. Terminó con la fase de grupos (32 equipos) y se inventó una liga con 36 escuadras. Con ello habrá dos jornadas más de competición, lo que supone más dinero por derechos de emisión, venta de entradas y reparto de premios por la consecución de puntos.

Arranca hoy una atípica liga con desarrollo enmarañado. Los equi-

pos sólo disputan ocho partidos, cuatro en su propio feudo y cuatro fuera ante otros rivales, sin enfrentamientos de ida y vuelta. Los ocho primeros clasificados se meten en una fase eliminatoria como la utilizada en los últimos cursos. Los equipos situados entre los puestos 9º y el 24º disputan un *play-off* a doble partido para asegurarse el pase a los octa-

vos. Los que terminen por debajo del 25º quedan eliminados, sin acceso a la Europa League. Desde octavos se sigue el formato tradicional de eliminatorias hasta llegar a la final, que se disputará 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

El Real Madrid, que defiende título, es el primer equipo español que abre brecha, al recibir al Stuttgart (21.00

horas). El debutante Girona se estrena mañana ante el PSG en París. El Atlético y el Barcelona saltan a escena el jueves, ante el Leipzig y el Mónaco, respectivamente.

Ceferin, ante la presión de crear una competición alternativa, movió ficha y justificó su iniciativa como una evolución natural. «Hay una razón por la que el fútbol europeo es

# La chispa de la galaxia

**REAL MADRID.** Las lesiones y las dudas en la creación convierten a Güler en pieza clave / Puede ser el 'nuevo' Di María de Ancelotti

### ABRAHAM P. ROMERO MADRID

El Madrid de los centrocampistas es ahora el Madrid de los delanteros. Un equipo entendido sobre los pies y los goles de Kylian Mbappé y Vinicius Júnior, piezas centrales de una galaxia futbolística y mediática que Carlo Ancelotti trata todavía de encajar. El conjunto blanco acumula un mes de competición desde que levantara la Supercopa de Europa y a sus espaldas ha dejado más dudas que certezas, con dos empates en Mallorca y Las Palmas que le alejan a cuatro puntos del Barça en Liga. Esta noche arranca su defensa de la Champions, con Arda Güler convertido en núcleo y chispa de la galaxia ante las lesiones y la falta de creatividad en el ataque. Es el 'nuevo' Di María de Ancelotti, un extremo transformado en conector del centro del campo y la delantera

Ante el Stuttgart, una de las revoluciones de la última Bundesliga, el turco apunta a titular. Lesionados Camavinga, Ceballos y Brahim, con Tchouaméni y Bellingham recién salidos de la enfermería y después de un partido en San Sebastián en el que fue el mejor del equipo, Güler aspira a repetir posición y rol en el debut continental en el Bernabéu. Después de no contar hasta el final de la temporada pasada y de su buena Eurocopa, está ante una gran oportunidad de acumular minutos. Todo después de un verano en el que se rumoreó, aunque el Madrid no se lo planteó, con su cesión a otro club.

Su caso recuerda un poco al de Di María. Vayamos a la temporada 2013-2014. Ancelotti usaba un 4-2-3-1 con Gareth Bale en la banda derecha, Modric, Khedira y Xabi Alonso repartiéndose el doble pivote e Isco o el

# REAL MADRID / STUTTGART



Estadio: Santiago Bernabéu Árbitro: Halil Umut Meler Hoy: 21.00 h. Movistar

En el curso 2013-14, el argentino pasó de extremo a mediapunta hasta la final de Lisboa

Las bajas de Camavinga, Ceballos y Brahim le abren paso en el centro del campo croata en la mediapunta. No había sitio para el argentino, que alternó titularidades y suplencias y empezó a sopesar una salida. Pero al final, las lesiones y la propia idea de Ancelotti le terminaron encumbrando como enganche en el 4-3-3, siendo la final de Lisboa ante el Atlético la guinda a la temporada.

Eso busca ahora Carletto con Güler. El tridente de ataque parece claro: Vinicius, Rodrygo y Mbappé. Salvo que Rodrygo baje mucho su nivel o alguno sufra una lesión, no parece que el turco pueda encontrar acomodo con regularidad ahí. Le queda la baza del centro del campo y dos situaciones que agobian a Ancelotti: les lesiones y la falta de creatividad cuando el rival se encierra, algo que ha sufrido el Madrid en todos los encuentros de esta temporada en Liga. Si enfrente observa dos líneas bien construidas, le cuesta abrirse paso. En la mente de Ancelotti, ahí apare-

El turco es creativo, valiente a la hora de buscar el pase vertical y posee una gran visión de juego. Y además, ha mejorado su físico, vital para la lucha cuerpo a cuerpo que también le pide el técnico. Ante la Real actuó como enganche, con Valverde y Modric detrás y el trío estrella arriba. Completó 34 de 35 pases, ganó 3 de 5 duelos, recuperó tres balones y acabó provocando un penalti.

Contra el Stuttgart vuelven Bellingham y Tchouaméni, pero el inglés igual arranca desde el banquillo y el galo, si entra, lo haría por un Modric que se ha jugado casi todo con el Madrid y con Croacia.

Camavinga, Ceballos y Brahim están en la enfermería y todavía se quedarán allí unas semanas más, así que



Arda Güler, durante el entrenamiento del Madrid, ayer en Valdebebas. EFE

la oportunidad de Güler existe, más todavía cuando el Madrid ha perdido a Toni Kroos, que tampoco había aterrizado en la capital en la 13-14, cuando brilló Di María. Zurdo y delgado como 'El Fideo', a sus 19 años es uno de los preferidos de la afición, especialmente de los niños, y es el «hermano pequeño» de un vestua-

rio que le ha tratado con mimo desde su llegada hace más de doce meses. No hablaba español y tampoco demasiado inglés, y durante la primera parte del curso se pasó más tiempo con los médicos que con sus compañeros, así que le costó entrar en la dinámica del vestuario. Ya no. *Abi*, que quiere decir 'hermano' en

# **DEPORTES**

uno de los deportes más exitosos y populares del mundo: nunca se detiene. Desde que la competición inaugural, conocida como la Copa de Europa, comenzó en 1955, la UEFA ha evolucionado y adaptado continuamente la UEFA Champions League para mantener el ritmo de los cambios más amplios en el juego», explica el organismo continental.

«La UEFA ha demostrado que estamos comprometidos con el respeto a los valores fundamentales del deporte y con la defensa del principio clave de las competiciones abiertas, con una clasificación basada en el mérito deportivo», ha recalcado Ceferin. Este nuevo formato proporciona suculentos ingresos. La nueva Champions reparte 2.437 millones de euros (500 más que antes). Sólo por participar, cada club percibe 18,6 millones. Por cada victoria se otorga un premio de 2,1 millones y 700.000 por empate. El primero de la liga recibe 9,9 millones de euros; el segundo, 9,6; el tercero 9,3; el cuarto, 9 ... y así hasta los 275.000 euros del último clasificado. Los que accedan a octavos de final reciben 11 millones; los de cuartos, 12,5; los de semifinales, 15; los finalistas, 18,5 y el ganador, 6,5, y cuatro más por clasificarse para la Supercopa. El ganador de la Champions podría embolsarse más de 100 millones.

# CALENDARIO. PRIMERA JORNADA

HOY. A las 18.45 horas: Juventus-PSV y Young Boys-Aston Villa A las 21.00: Real Madrid-Stuttgart, Bayern Múnich-Dinamo de Zagreb, Milán-Liverpool y Sporting Portugal-Lille.

MAÑANA. A las 18.45 horas: Bolonia-Shakhtar Donetsk y Sparta de Praga-Salzburgo.

A las 21.00: Brujas-Borussia Dortmund, Celtic-Slovan de Bratislava, Manchester City-Inter y PSG-Girona.

JUEVES. A las 18.45 horas: Estrella Roja-Benfica y Feyenoord-Bayer Leverkusen. A las 21.00: Atalanta-Arsenal, Atlético de Madrid-Leipzig, Mónaco-Barcelona y Brest-Sturm Graz.

Más dinero a repartir a costa de la salud de los jugadores, como ayer señaló Carlo Ancelotti en la víspera del Real Madrid-Stuttgart: «Tenemos un calendario demasiado exigente. Ahora llega una nueva Champions que no se sabe cómo va a salir. Puede que sea más entretenida que el año pasado pero el dato es que, de momento, tenemos dos partidos más. Si los organismos que deciden esto no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema».

«Pido que se paren a pensar en reducir el número de partidos para tener competiciones que sean más atractivas», añadió el italiano.



Emirates

FLY BETTER

FLY BETTER

# Motta 'limpia' y resucita a la Juventus

ITALIA. La Vecchia Signora' es el único club de las grandes ligas con la portería a cero / El técnico ha dejado salir a 20 futbolistas

### A. P. ROMERO

La Juventus vuelve hoy a la Champions League después de perderse la edición de la temporada pasada y regresa resucitada por Thiago Motta, entrenador de moda en Italia tras el gran año del Bolonia. En verano, Gianluca Ferrero, nuevo mandatario del equipo tras la salida de los Agnelli, decidió despedir a Allegri y darle todos los poderes a Motta. La 'Vechhia Signora' había quedado a 23 puntos del Inter, campeón del Scudetto, y aunque se había asegurado un puesto en la Champions, necesitaba un nuevo rumbo.

Llegó Motta, que metió al Bolonia en la máxima competición continental, y realizó una 'limpia' en el vestuario que sorprendió al país y parece haber dado frutos. El técnico ha despedido, no ha renovado o ha vendido a 20 futbolistas, entre ellos jugadores de nivel como Chiesa, que se ha ido al Liverpool, o Rabiot, que todavía busca equipo, y se gastó más de 150 millones en renovar la plantilla: 54 'kilos' en Koopmeiners, del Atalanta, 51 en Douglas Luiz, del Aston Villa, 20 en Thuram, del Niza, y varias cesiones, como las de los internacionales Nico González o Francisco Conceiçao.

haber recuperado la pólvora.

Todo para devolver a la Juventus al lugar que históricamente ha tenido. Lleva siete temporadas sin superar los cuartos de final de la Champions y cuatro sin ganar la liga italiana, donde está un escalón por debajo del Inter y el Milan. El cur-



Motta, durante un entrenamiento de la Juventus. AFP

so parece haber empezado bien pa-

ra ellos, con dos victorias y dos em-

pates, a un punto del Nápoles,

líder del Calcio, y con la portería a

cero. De hecho, el conjunto de Mo-

tta es el gran muro de Europa. El

único de las grandes ligas que no

ha encajado ni un solo gol. Esta no-

che arranca en la Champions ante

el PSV y se medirá también a Leip-

zig, Stuttgart, Lille, Aston Villa, Man-

Además, le ha dado la oportunidad a jóvenes promesas, que son las que están empujando al club en este inicio de temporada: Cambiaso, Cabal, Mbanguila, Savona o el turco Yildiz, su nueva estrella. En punta, Dusan Vlahovic, que parece

> chester City, Brujas y Benfica, un calendario que le da posibilidades de plantarse en octavos de final. Antes de firmar con la Juventus, Motta sonó como una de las opciones de Deco y Laporta para sentar-

se en el banquillo del Barcelona. Exjugador del club y canterano, el brasileño, nacionalizado italiano, terminó aceptando la oferta de Turín y dio el paso a su cuarto banquillo, todos en Italia: Genoa, Spezia, Bologna y ahora Juventus. Siempre con la influencia del estilo de -Gasperini, técnico del Atalanta. A la espalda de Motta, la explo-

sión de dos futbolistas que ahora brillan en Inglaterra, como Calafiori y Zirkee, fichados por el Arsenal y el Manchester United desde el Bolonia. En Turín sueñan con una gran resurrección continental de la mano de su nuevo jefe.

turco, es su apodo en los pasillos de Valdebebas. Valverde, del que ha heredado el número 15 y cuyo hijo es fan del turco, y Brahim son sus dos principales apoyos.

Más allá del Madrid, es la gran esperanza de Turquía, donde ya es capitán general: «Cuando le veo jugar, vuelvo a mi infancia. No tiene lími $tes\,y\,lo\,mejor\,es\,que\,escucha\,a\,todo$ el mundo», admite Montella, seleccionador otomano. «No puede jugar en el doble pivote, pero sí de interior», explicó ayer Ancelotti. «Tiene que defender y atacar, meterse bien entre líneas, recibir, asistir... Está respondiendo bien y va a tener más pro tagonismo», anunció

# **DEPORTES**



Dos personas cruzan ayer por los exteriores del Etihad Stadium, el coliseo donde disputa sus partidos el Manchester City. ADAM VAUGHAN / EFE

# Un imperio se tambalea

**FÚTBOL.** Comienza en Londres el proceso de la Premier contra el Manchester City, acusado de vulnerar las normas financieras durante el periodo 2009-2018

# MIGUEL A. HERGUEDAS

El juicio más importante en la historia del fútbol británico comenzó ayer, bajo un manto de secretismo, en el Centro Internacional de Resolución de Disputas (IDRC) de Londres. La primera vista de un proceso que amenaza con llevarse por delante la dinastía del Manchester City, acusado de vulnerar las normas financieras de la liga inglesa. Tras una investigación de cuatro años, la propia Premier League ha decidido enviar a su campeón ante una comisión independiente, que será quien resuelva su suerte. Mientras el club propiedad del Abu Dhabi United Group niega todos los cargos, amparado en lo que considera un «amplio espectro de pruebas irrefutables», el resto de grandes de Europa aguardan noticias sobre el futuro del imperio sky blue.

### ¿Qué cargos se le imputan?

En total son 115 infracciones, desglosadas de la siguiente manera: 54 por no proporcionar información financiera (2009-2018), 14 por ofrecer detalles precisos sobre los pagos a jugadores y directivos (2009-2018), cinco por incumplir las normas del Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA (2013-2018), siete por incumplir las normas sobre beneficios y sostenibilidad de la Premier (2015-2018) y 35 por no cooperar con las investigaciones de la Premier entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

# ¿Cuáles son las acusaciones más graves?

Los cargos que más deben preocupar al City son los relativos a la inyección de ingresos tras inflar los acuerdos de patrocinio de la aerolínea Etihad, así como la ocultación de costes al no declarar pagos por derechos de imagen y algunos salarios a su ex entrenador Roberto Mancini. Muchas de estas presuntas infracciones se descubrieron gracias a las revela-

El club 'citizen' es acusado de pagar complementos no declarados a Roberto Mancini

Las vistas durarán 10 semanas y no se espera una sentencia hasta comienzos de 2025 ciones de *Football Leaks* publicadas por la revista alemana *Der Spiegel*, que la entidad *citizen* considera «fuera de contexto», dado que, a su juicio, esos *mails* y mensajes de texto fueron «pirateados o robados».

# ¿Cuánto durará el proceso y cuándo habrá veredicto?

Se espera que las vistas se prolonguen durante al menos 10 semanas, por lo que, en el mejor de los casos, habría que esperar hasta finales de noviembre. Sin embargo, ni siquiera tras este periodo se prevé una sentencia inmediata. Al menos así sucedió el pasado octubre con el Everton, un caso mucho menos complejo resuelto tras un mes de espera. Ante la posibilidad de que sea declarado inocente de algunos delitos y culpable de otros es probable que todo se prolongue durante mucho más tiempo, por lo que nunca habría nada definitivo hasta los primeros meses de 2025. ¿Qué suerte correrá el City si es de-

# ¿Qué suerte correrá el City si es de clarado culpable?

El abanico de sanciones oscila entre males menores, como una multa económica o una deducción de puntos en la clasificación de la Premier, a otras que bien podrían calificarse como históricas: ser despojado de alguno de sus títulos o el descenso a la Premiership, la segunda categoría del fútbol inglés. En 2020, la UEFA ya impuso al City una prohibición de participar en la Champions durante

dos años por inflar los ingresos de patrocinio entre 2012 y 2016, aunque su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le salvó del castigo. La temporada pasada, el Everton perdió seis puntos y el Nottingham Forest otros cuatro por incumplir las normas sobre beneficios y sostenibilidad de la Premier. El Leicester City, por contra, evitó una penalización similar tras ver estimado su recurso.

La gloriosa etapa de Guardiola, en su último año de contrato, podría tocar a su fin

El abogado del City cobra 5.000 euros la hora y ya trabajó con la Reina y Boris Johnson

### ¿Cómo afectará a Pep Guardiola?

La gloriosa etapa del técnico, campeón de las últimas cuatro ediciones de la Premier, podría sufrir un severo revés precisamente ahora que va a cumplir su último año de contrato. El firme respaldo de Pep a sus superiores, reiterado durante los últimos meses, contrasta con su anterior amago de abandono: «Ya les he dicho que, si me mienten, al día siguiente no estaré aquí», advirtió en 2022, sin nombrar al jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan. Un castigo ejemplar también arrojaría muchas dudas sobre el futuro las estrellas de la plantilla, incluido Erling Haaland.

# ¿Quién decide finalmente?

Desde febrero de 2023, cuando comenzó a trabajar, un panel independiente ha venido preparando las vistas, que se celebrarán a puerta cerrada. De momento se desconoce la identidad de estos expertos, encargados de publicar la sentencia por escrito.

¿Quiénes ejercerán como abogados? El equipo jurídico del City lo dirige Lord Pannick, un ex abogado de Boris Johnson y la Reina que ya trabajó con el club durante sus pleitos con la UEFA. Sus honorarios rondan los 5.000 euros la hora. En cuanto a la Premier, lo más probable es que cambie de letrado. Si hace un año contrató al bufete Linklaters, ahora se espera que trabaje con Adam Lewis, un experto en derecho deportivo.

# ¿Se esperan recursos?

Este tipo de casos no pueden recurrirse ante el TAS, pero las partes podrían apelar y organizar una nueva vista con otro panel. Tampoco conviene perder de vista las exorbitantes costas judiciales, dado que tras seis años de procedimientos, los honorarios de los abogados ya se cifran en decenas de millones de euros.

# **DEPORTES**

# Breve estreno de James y victoria del Rayo

#### **EL MUNDO**

El golazo de Raúl en el minuto 27 complicó la noche para el Rayo Vallecano. Quedaba por ver si habría ocasión para el esperado debut de James, que había concitado un enorme entusiasmo entre los aficionados. Los gritos coreando su nombre elevaron sus decibelios en el descanso, cuando salió a calentar junto al resto de los suplentes, entre ellos el veterano Isi Palazón.

Habían pasado cuatro años y dos meses desde su último partido con el Real Madrid. A sus 33 años, el centrocampista colombiano llega al Rayo revitalizado tras ser elegido mejor jugador de la Copa América y dejar un notable partido ante Argentina en la fase de clasificación para el Mundial, en el que marcó un tanto y sirvió otro.

Si el tanto de Raúl fue espectacular, ni mucho menos desmereció el de Mumim recién iniciada la segunda mitad. Su violento disparo con la izquierda sorprendió al guardameta osasunista Sergio Herrera. Frutos y Palazón fueron las primeras alternativas de Iñigo Pérez. Unai López saldría unos minutos después. Vallecas aún debería aguardar por James.

Ratiu adelantó a los locales en el minuto 67, ayudado por el rebote del balón en un defensa del conjunto navarro. Prologado por mucho más que un murmullo en la grada, James saltó al campo en el 86, acompañado de Guardiola.

Fueron un total de 10 minutos, con los seis de añadido, los que tuvo el colombiano para tocar algunos balones, cada uno de ellos coreado por sus segui-



James, ayer, en su debut. J. M. / EFE

dores. Seguramente el domingo, con la visita del Atlético de Madrid, la hinchada, que aún vio el 3-1 marcado por Unai López, tendrá más tiempo para disfrutar de James.



Imagen de los principales protagonistas en la presentación de la Liga Endesa, celebrada ayer en Madrid. EMILIO COBOS / ACB FOTO

# ¿La segunda mejor liga del mundo?

**BALONCESTO.** La Liga Endesa mantiene su pujanza al margen de la NBA / Campazzo: «Muchos equipos te pueden ganar»

## LUCAS SÁEZ-BRAVO MADRID

¿Es la Liga Endesa la mejor de Europa, la segunda mejor del mundo después de la NBA? O, mejor dicho, ¿lo sigue siendo? La puesta de largo de la ACB tuvo lugar ayer en la sede madrileña de su principal patrocinador. A cuatro días de la Supercopa en Murcia —con un Madrid-Barça en la pri-

mera semifinal para abrir boca— y a dos semanas de la primera jornada, de repente se ha disparado un debate que parecía enterrado. Por obvio.

Fue un jugador random el que ha avivado el fuego y pronto le ha llegado la respuesta a Juan Toscano Anderson. Durante la celebración de la Copa Intercontinental en Singapur este fin de semana, el mexicano, parte del combinado de la

liga de desarrollo de la NBA que perdió la final contra Unicaja (campeón de la Champions League de la FIBA) fue claro: «Creo que la G League es la segunda mejor liga del mundo y queremos demostrarlo». Después, mientras su equipo caía ante los de Ibon Navarro, intentó revitalizar a sus compañeros con un arenga en un tiempo muerto que no hizo otra cosas que hurgar más en la herida: «Nuestro sueño no es jugar en la puta ACB. Nuestro sueño no es jugar en la puta Euroliga. Nuestro sueño es jugar en la NBA y ganar cientos de miles de dólares. Lo que nos están haciendo es vergonzante, inaceptable».

Los tiempos del baloncesto global han ido acentuando una tendencia en las últimas décadas en cuanto a ligas domésticas, la del dominio abrumador, mediático, económico y deportivo, de la NBA. Ahí están las cifras, las estrellas y los sueños de los niños de todo el planeta. Y la G-League no es otra cosa que una de las puertas de entrada a ese cielo. Otro asunto es que esa competición que nació en 2001 con ocho equipos (ya va por 28) pueda mirar a los ojos a las grandes de Europa.

Dejando al margen la Euroliga (competición continental, con los mejores de las mejores ligas), la Liga Endesa sigue siendo las más potente a nivel doméstico de Europa. Así ha sido durante las últimas décadas – se-

gún el ranking que elabora cada temporada la web *Eurohoops*, por ejemplo— y así lo demandan los jugadores. Especialmente los de clase media. Porqué ahí es donde realmente se marcan las distancias con, por ejemplo, el campeonato turco, el italiano, el francés, el griego o el alemán, uno de los que está al alza últimamente. Atrás quedó la pujanza de la VTB rusa, cercenada por la invasión de Ucrania y el estallido de la guerra.

No es que la ACB esquive los problemas, desde su repercusión mediática al dominio tiránico que ejercen Madrid y Barça (de las últimas 14 ligas han ganado 12, de las últimas 15 Copas, 14). Pero sigue marcando ten-

Los jugadores de la ACB, presentada ayer, zanjan el debate: «Todos quieren estar aquí» dencia en Europa e incluso a nivel global (pese al auge de competiciones como la japonesa o la australiana). Ayer, en su presentación en la sede de Endesa, sus protagonistas no tenían dudas en respuesta a EL MUNDO.

«Creo que es la mejor. Después de la NBA, obviamente, es un de las mejores ligas domésticas. Por el nivel, porque hay muchos equipos que te pueden ganar, como local o como visitante. Año a año va subiendo. También en Europa: este año ha sido el que más jugadores NBA se vinieron», admitía Facundo Campazzo, aunque bien es cierto que muchas de esas estrellas de vuelta acabaron en Panathinaikos, Olympiacos... Su ex compañero Juan Núñez, ahora en el Barça tras dos años en la Bundesliga con el Ulm, compartía opinión: «Yo creo que sí. Pero no he vivido todas las ligas. De lo que he visto, sí es la mejor».

En idéntica línea Jean Montero, uno de los fichajes del verano, refuerzo para el Valencia. «Para mí es la primera. Me encanta la ACB, me siento cómodo. Es una liga que siempre te exige. Siempre tienes que estar concentrado y mantener la exigencia física y mental. Un día puedes meter 30 y otro cero», razona el dominicano. Y también otro base, Rafa Luz, del Morabanc Andorra: «Sólo tienes que ver  $los\,jugadores\,que\,quieren\,jugar\,en\,la$ Liga Endesa. Todos quieren estar aquí, buscan priorizar venir a España antes que a otros países». El brasileño apunta una de las claves, la económica: «Puede que un jugador top cobre más si es referente en un gran equipo de otro país, pero seguro que no va a ser tan competitivo ni tener  $objetivos \, colectivos \, tan \, importantes.$ Creo que de los 18 equipos ACB, 12 juegan en Europa. No hace falta decir na-

# **EL TIEMPO**

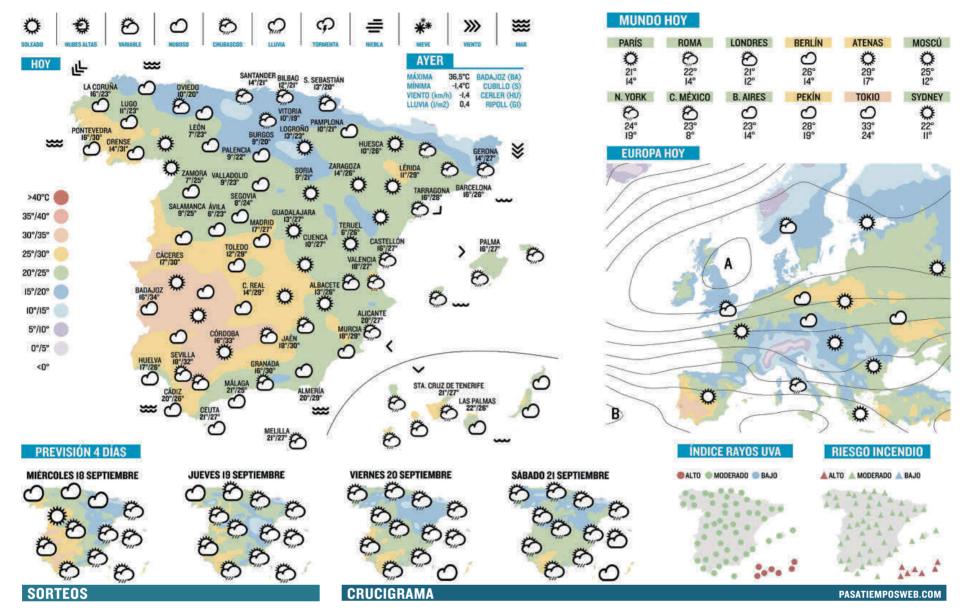

## **CUPÓN DE LA ONCE**

## 70.963

La Paga: 034

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 001 - 044 - 887 - 799 - 970 SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo:

Iº Sorteo: 05-07-16-22-28-33-35-37-41-45-47-54-58-66-68-73-75-77-79-84

2º Sorteo: IO-I3-I4-I5-I7-I9-22-25-3I-36-38-42-45-46-53-56-65-75-77-78

3º Sorteo: 02-04-09-11-12-14-16-27-30-32-39-43-58-61-68-69-71-77-78-84

4º Sorteo: 06-07-11-12-15-17-21-22-28-31-36

5º Sorteo: 02-03-09-11-16-22-23-32-37-40-42-43-46-49-52-63-65-68-76-80

w.plataformaafectadosela.org

## **BONOLOTO**

11-19

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | воте      |
| 5 + C     | 4          | 31.866,62 |
| 5         | 58         | 1.098,85  |
| 4         | 3.856      | 24,79     |
| 3         | 74.904     | 4,00      |
| Reintegro | 414.919    | 0,50      |

Combinación ganadora del lunes I-9-II-34-35-44 (CI3. R 9)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 6 + R    | 0          | 0         |
| 6        | 0          | 0         |
| 5 + C    | 2          | 58.819,29 |
| 5        | 85         | 2.537,30  |
| 4        | 5.055      | 62,06     |
| 3        | 100.541    | 8.00      |

Jóker: 1229547

## **EURODREAMS**

Combinación ganadora del lunes: 12-18-21-28-31-32 (Sueño I)

| Categoría | Acertantes | Euros  |  |  |
|-----------|------------|--------|--|--|
| 6         | 0          | 0,00   |  |  |
| 5 + C     | 0          | 0,00   |  |  |
| 5         | 93         | 148,28 |  |  |
| 4         | 4.803      | 46,15  |  |  |
| 3         | 72.762     | 5,66   |  |  |
| Reintegro | 425.581    | 2,50   |  |  |

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo JY €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

Combinación ganadora del lunes:

| 0 BOTK C 4 31.866,62 58 1.098,88 3.856 24,78 74.904 4,00 | 2)             |           |   |  |   |  |  |   |   |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|--|---|--|--|---|---|
| 3-22-21                                                  | -35-45 (635, n | 3)        | 2 |  |   |  |  |   | Г |
| egoría                                                   | Acertantes     | Euros     | _ |  |   |  |  |   | L |
| _                                                        | 0              | воте      | 3 |  |   |  |  |   |   |
| С                                                        | 4              | 31.866,62 |   |  | - |  |  | = | _ |
|                                                          | 58             | 1.098,85  | 4 |  |   |  |  |   |   |
|                                                          | 3.856          | 24,79     | _ |  |   |  |  |   |   |
|                                                          | 74.904         | 4,00      | 5 |  |   |  |  |   | L |
| ntegro                                                   | 414.919        | 0,50      | 6 |  |   |  |  |   |   |
| TERÍA                                                    | PRIMITIVA      |           | 7 |  |   |  |  |   |   |

7

8 9 10 11 12

HORIZONTALES.- I. Característica que es propia de quien odia a los los extranjeros. En siglas, representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. 2. La amada de don Juan. Quitar por métodos fisicoquímicos la capa de óxido, pintura, etc., que cubre cualquier objeto metálico. 3. Tan pronto como, después que. Privado de libertad. 4. Venda, gasa, algodón o tela esterilizada que se aplica sobre una herida para protegerla de las infecciones. Naipe valioso. 5. Interjección para animar. Muier que se ocupa en trabajos humildes y penosos. 6. Manteca, unto o sebo de un animal. Acertar a dar en el blanco. 7. Aventure, arriesgue. Se abstiene de hacer algo. 8. De color marrón rojizo. Te enfrentas.

VERTICALES.- I. II en números romanos. Fiel, incondicional. 2. Símbolo químico del nitrógeno. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. 3. Niña de corta edad. Removió la tierra haciendo surcos. 4. Al revés, se usa para detener un caballo. Den una nota o una información a una persona. 5. Doceava. 6. Ciudad y puerto del mar

Negro. Indica proximidad. 7. Provincia romana que tomó su nombre del río Betis. 8. Sal formada por la combinación del ácido acético con una base. 9. Desconocido, secreto. 10. Como prefijo significa sobre. Planta herbácea de flores blancas y semillas pequeñas y aromáticas. 11. Designa una o varias cosas. Une, junta o sujeta con ligaduras o nudos. 12. Volúmenes.

do. Osas. VERTICALES.- I. Xi. Legal. 2. Ene. Arte. 3. Nena. Aró. 4. Os. Pasen. 5. F. Dozava. 6. Odesa. Ad. 7. Bética. O. 8. Acetato. 9. Anónimo. 10. Epi. Anís. II. Cada. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Xenófoba. Ecg. 2. Inés. Decapar. 3. En. Defenido. 4. L. Apósito. As. 5. Ea. Azacana. 0. 6. Graza. Atinar. 7. Atreva. Omite. 8. Leona-

## HORÓSCOPO



## **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Algunas noticias familiares te traerán alegría y conexión. La felicidad que compartirás con ellos te hará sentir una persona muy afortunada.



(21 abril - 20 mayo)

No entres en el juego perverso de algu-nas personas, pues únicamente debes limitarte a escuchar y a dar tu opinión si es que te la piden.



meior versión!

## **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) La energía de la luna llena te avudará a conectarte con los demás. ¡No te dejes llevar por las distracciones y ofrece tu



## CÁNCER

(22 junio - 22 julio)

Evita las obsesiones con los demás, quizás alguien te diga algo que no te gusta escuchar, pero es la verdad y deberías aceptarlo como tal.



# LEO

(23 julio - 22 agosto)

La energía planetaria favorecerá la sanación de viejas heridas familiares intenta tender puentes y restaurar relaciones que parecían dañadas.



# VIRGO

(23 agosto - 21 septie Tendrás ganas de realizar tus tareas laborales de una forma distinta y, por ese motivo, pondrás más atención en cosas que nunca te han interesado.



## LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

Ten mucho cuidado con las personas bre - 22 octubre) que eliges para que sean los que te puedes tener alguna sorpresa.



# **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 novien Enfócate en valorar las relaciones más importantes de tu vida y en brindar apoyo emocional a aquellos que lo necesiten, dando lo mejor de ti.



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Aunque las cosas no estén funcionando como te gustaría en el terreno econó-mico, no tienes porqué desesperarte y ponerte de mal hu

# CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)

Aprovecha al máximo cada momento de la inruada nara fortalecer los lazos con tu pareja o para explorar nuevas cone-



# **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Deberías tratar de organizarte meior la agenda y así te darías cuenta de que el resultado de tus trabajos mejora de forma considerable.



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

La paciencia y la perseverancia te avudarán a alcanzar tus metas a largo pla-zo. No te rindas ante las dificultades y celebra cada pequeño avance.



# PAPEL | EN PORTADA

Por **Israel Zaballa** (Madrid)

or obra y gracia de los cómics y las películas, quizá el mayordomo más carismático de la historia sea Alfred, el fiel escudero de Batman. El atormentado hombre murciélago recurre una y otra vez a su valioso empleado cuando necesita guía. Y este, rara vez le decepciona. Ya saben:
«¿Por qué nos caemos, señor? Para poder aprender a levantarnos». Jo... la respuesta perfecta.

Así que si de tu laboratorio sale un modelo de IA tan certero y servicial como el consejero espiritual de Bruce Wayne, ¿por qué no llamarlo del mismo modo? Eso mismo debió pensar Laurent Daudet (Dunkerque, 1972) mientras barajaba poner Alfred a su recién nacido *chatbot*—especula para sí este plumilla— y la hipótesis del porqué del nombre queda confirmada nada más empezar la entrevista con este científico francés criado en Marsella.

«Exacto, has pillado la referencia», confirma Daudet con una sonrisa que llega desde París por Zoom. Quien fuera durante años profesor de Física en la Universidad de París Cité codirige ahora LightOn, la start up que cofundó hace ocho años y que ha logrado situarse a la vanguardia de los grandes modelos lingüísticos de inteligencia artificial (IA). Su reputación como investigador y su exitosa trayectoria como emprendedor lo convierten en una de las voces más autorizadas para hablar de este fenómeno.

Daudet forma parte del panel de expertos de la OCDE que contribuyen al debate abierto en el mundo sobre la IA. Y este jueves se pasará por España para participar en el diálogo sobre «creatividad humana y escritura artificial» organizado por el Festival de las Ideas. Un foro donde además aportará su punto de vista como coautor de *Dream Machine*, una novela gráfica donde se permite echarle algo de fantasía a todo lo que sabe sobre esta tecnología.

Esa cita será dentro de dos días, pero conviene retroceder en el tiempo para entender cómo Daudet pasó de prestigioso profesor universitario a empresario con categoría de gurú tecnológico. «No fue algo planeado», rememora. «Empezó como una colaboración científica entre cuatro colegas. Un día nos dimos cuenta de que podíamos seguir escribiendo *papers*, pero que si queríamos tener un verdadero impacto era mucho mejor hacerlo desde una *start up*. Así que fundamos LightOn en 2016 y empezamos a trabajar en algunas ideas de computación fotónica».

Aquella etapa duró cuatro años, hasta el lanzamiento de GPT-3 por la *start up* OpenAI. Supieron ver entonces la oportunidad que tenían delante y no dudaron en subirse al tren: «Nos dimos cuenta de que aquello era un verdadero avance y, como ya teníamos gente muy buena y unos excelentes equipos, pivotamos para centramos en la IA generativa».

Aquel movimiento terminó siendo una jugada maestra. «La tecnología de OpenAI es superbuena, muy eficiente. Son los líderes del mercado que ellos mismos han creado, pero lo que obtienes de ellos es una caja negra: nadie tiene ni idea de lo que hay dentro ni de cómo está hecho. Es una caja negra muy buena, pero una caja negra al fin y al cabo», opina. «En cambio, nuestra filosofía es dejar que nuestros clientes tengan el control de la tecnología que instalan y de sus datos, no tienen que enviarlos a un servidor remoto».

Antes de permitir a Alfred salir del laboratorio, en LightOn invirtieron mucho tiempo en afinarlo. Daudet cuenta que nunca ha sentido que el modelo hiciera cosas más allá de su comprensión, pero a veces los investigadores sí se vieron sorprendidos por alguna que otra travesura mimetizada de la red. En los primeros entrenamientos la IA engullía enormes cantidades de información y en esa papilla digital siempre se colaba algún tropezón peligroso.



«Nuestro primer LLM [modelo lingüístico de gran tamaño] daba respuestas pornográficas porque reflejaba lo que encontraba en internet. Le decíamos 'hola' y nos contestaba con otro 'hola'... pero mucho más explícito», bromea al recordar aquellos ensayos con dosis extra de picante. «Después corregimos y filtramos todo lo que tuviera que ver con la pornogra-

# "No podemos llamar inteligencia a ChatGPT. Es simplemente una máquina. Muy eficiente, pero solo una máquina"

fía, la violencia o cualquier cosa que pudiera resultar ofensiva. Es algo que cuidamos mucho».

La transparencia y la ética son valores diferenciales en la empresa de Daudet. Incluso prefieren que Alfred exhiba ignorancia sobre algo antes que inventarse una respuesta. «En realidad, estos modelos carecen de cualquier noción de la verdad: simplemente predicen lo que creen que encaja mejor con una petición del usuario. Así que hemos entrenado a Alfred para decir

'no lo sé' si no encuentra documentación fiable para resolver un problema»

Daudet ni humaniza ni diviniza las prestaciones de estos sofisticados chismes. «No hay magia alguna», dice. «No son realmente creativas. No distinguen lo que está bien y lo que está mal. Puede resultar un poco confuso porque todos alucinamos la primera vez que usamos ChatGPT y comprobamos cómo el *bot* nos decía justo lo que queríamos escuchar. Pero no podemos llamar a eso inteligencia: estamos simplemente ante una máquina. Una máquina muy eficiente, pero solo una máquina».

Para él, la IA es tecnología, punto. «Deberíamos tener miedo del mal uso que hacemos de ella, no de la tecnología en sí misma», explica poniendo el foco sobre los seres humanos. «Como científico estoy asombrado con esta tecnología, creo que deberíamos seguir avanzando en su desarrollo porque expande las posibilidades de lo que la imaginación humana puede lograr».

Los peros, y se le ocurren unos cuantos, también salen espontáneamente de su boca: «Gente que contamina con *fake news*, que invade la privacidad

# SALUD PAPEL

con publicidad intrusiva, o que se hace pasar por otro para robar información personal. O, ya en un escenario de pesadilla, personas que aprenden a hacer armas biológicas con un LLM. Son malos usos que, por supuesto, deben restringirse por ley. La reciente legislación de la Unión Europea me parece un buen avance en este sentido».

-Ninguno de los problemas que usted ve tiene que ver con que la IA se vuelva consciente y trate de eliminarnos, ¿verdad?

-Me preocupan más las cosas que no son del tipo *Terminator*. No creo en una IA que se vuelva autónoma, eso es ciencia ficción. Ni que vayamos a perder nuestra posición de dominio, siempre habrá humanos tras estas máquinas. En algunas películas la inteligencia artificial enloquece y escapa a nuestro control, pero a día de hoy todavía necesita mu-

inteligencia artificial. La dosis justa para experimentar un poco.

«Usamos la IA para el final, cuando la historia está terminada. Dejamos que la inteligencia artificial planteara cómo podía seguir el relato y la máquina propuso cinco posibles escenarios, desde el más positivo al más negativo. La alternativa más oscura era un apocalipsis zombi», explica con sentido del humor sobre esta simbiosis artística entre personas y máquina.

-En su intervención en el panel de expertos de la OCDE usted habló de «educación, educación y educación». ¿Qué es lo más importante que debemos aprender?

-Lo que venimos hablando: que la IA no dice la verdad. Ante ella te conviene activar tu mente crítica, eso es lo primero que debe entender la gente.

Daudet no es un filósofo ni un político. Se gana la vida con modelos de IA generativa, en el La bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, entre otros fámacos. EM

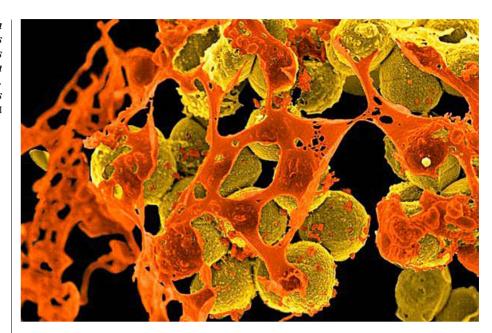

# DE HOY A 2050

# LOS 39 MILLONES DE MUERTES DE LAS 'SUPERBACTERIAS'

"Una amenaza global". Cada año se pierden más de un millón de vidas por resistencias antibióticas y la cifra, lejos de caer, irá a más

Por **C. García** 

a resistencia a los antibióticos es un desafío de primer orden para la salud global. El avance de las *superbacterias* –microorganismos capaces de soslayar el efecto de distintos tipos de antimicrobianos – amenaza con echar por tierra muchos de los progresos alcanzados por la Medicina en las últimas décadas. Si no frenamos el aumento de patógenos capaces de resistirse a la acción de los tratamientos, intervenciones tan cotidianas como una extracción de muelas no podrán hacerse con seguridad.

Llevan años advirtiendo de este peligro los expertos en Microbiología y Enfermedades Infecciosas, pero de momento las perspectivas de futuro no son demasiado halagüeñas. Así lo demuestra un estudio publicado ayer en la revista *The Lancet* que muestra que la resistencia a los antibióticos podría provocar más de 39 millones de muertes entre hoy y el año 2050 si no se revierte la tendencia.

El trabajo, desarrollado por investigadores del Proyecto de Investigación global sobre las Resistencias Antimicrobianas (GRAM por sus siglas en inglés) analizó el impacto de este problema de salud pública entre 1990 y 2021 y estimó su progresión para los próximos 25 años en 204 países de todo el mundo. Sus resultados mostraron que entre 1990 y 2021 se produjeron más de un millón de fallecimientos al año por culpa de las resistencias a los antibióticos. A lo largo de ese periodo, las cifras de mortalidad infantil por esta causa se redujeron un 50%; sin embargo, las muertes en mayores de 70 años no dejaron de crecer, incrementándose en más de un 80%. Y, según las estimaciones de la investigación, esa tendencia continuará al alza en los próximos años si no se toman medidas para frenar el problema.

«Los tratamientos antimicrobianos son una de las piedras angulares de la medicina moderna y un incremento de las resistencias a estas terapias es una gran fuente de preocupación», ha señalado en un comunicado Mohsen Naghavi, uno de los líderes del proyecto e investigador de la Universidad de Washington (EEUU). «Nuestros hallazgos subrayan que la resistencia a los antibióticos ha sido una significativa amenaza para la salud global en las últimas décadas y esa amenaza sigue creciendo. Comprender cómo las tendencias en las resistencias antimicrobianas han cambiado a lo largo del tiempo y cómo cambiarán probablemente en el futuro es vital para tomar decisiones informadas que ayuden a salvar vidas»

Por su parte Christopher J.L Murray, director del Instituto de Evaluación de Métricas Sanitarias y responsable del estudio GRAM, también subraya el valor del trabajo, al tiempo que insiste en que utilizando las estimaciones proporcionadas en el informe de la GRAM «los responsables políticos pueden aprovechar la toma de decisiones basada en datos para abordar eficazmente esta crisis».

El trabajo de estos expertos tuvo en cuenta el impacto de 22 patógenos, 84 combinaciones de trata mientos frente a microbios y 11 síndromes infecciosos en personas de todas las edades de 204 territorios a nivel global. Su análisis demostró un aumento de las resistencias de patógenos ya marcados por su peligrosidad. Es el caso del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Las muertes por culpa de esta superbacteria prácticamente se duplicaron entre 1990 y 2021 pasando de las 57.200 hace 34 años a las 130.000 que se registraron en 2021.

En España, a día de hoy, la cifra de muertes relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos «es 20 veces superior a la de personas fallecidas en accidentes de tráfico», con más de 23.000 fallecimientos al año por esta causa, según datos de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas (SEIMC).

# "No encuentro otro ejemplo de tecnología que se haya desplegado de una forma tan veloz como la IA"

chos elementos externos: electricidad, programadores...

A Daudet, tener los pies en la tierra le permite apreciar mejor los problemas que ya están a ras de suelo. «La gente perderá su trabajo y muchos ya lo han perdido», enfila. «No estamos preparados como sociedad para esto porque el cambio va muy deprisa, incluso más que con internet. Llevó dos décadas desplegar internet en cada casa, pero la IA está llegando muchísimo más rápido».

-Es un problema de velocidad de adaptación, entonces...

-Completamente. No encuentro otro ejemplo de tecnología que se haya desplegado de una forma tan veloz. Si hace cinco años te hubiera dicho que los guionistas de Hollywood harían huelga por sentirse amenazados por la IA, tú me habrías llamado loco, ¿verdad? Y, sin embargo, esto ya ha pasado.

-La IA ha aprendido a copiar muy bien y muchos recurren a ella cuando no necesitan algo genial...

-Creo que tienes razón.
Siempre habrá genios y no hay
nada genial en lo que genera la
inteligencia artificial. Pero aun así,
está cambiando las reglas de
juego para muchos artistas.
Muchas compañías, por ejemplo,
han dejado de comprar imágenes
a los fotógrafos. Simplemente van
a Dall-E y se generan lo que
necesitan.

Su reciente incursión en el mundo del cómic, permite a Daudet ver las cosas desde ambos lados. Él mismo ha llevado a la práctica lo que predica en *Dream machine* junto al dibujante Appupen. Su libro es fruto de la imaginación y talento de dos humanos, pero salpimentado con un poco de

bando de los desarrolladores. Por eso, es inevitable preguntarle por los conflictos internos que puede generarle su actividad. Muchos tótems tecnológicos han sido los primeros en dar la voz de alarma, quizá llevados por algún remordimiento. Daudet no rehúye tratar la cuestión de los dilemas morales...

«Yo creo que es una gran tecnología, pero como investigadores, científicos y emprendedores es verdad que sí tenemos alguna responsabilidad en asegurarnos de que se utilice para el beneficio de todos. Alguna vez se ha acercado a nosotros gente que quería que le hiciéramos algún desarrollo de ciberseguridad para algún gobierno extranjero y siempre nos hemos negado porque hay una línea muy fina entre eso y los ciberataques».

No es un ingenuo, dice: «Algunas personas harán cosas horribles con este tipo de modelos. Pero pienso que educando a la gente, haciendo ver que la IA no es una caja negra y explicando cómo se crea, lograremos que lo bueno prevalezca sobre lo malo. Todos los días pienso que esta tecnología tiene un gran potencial para la humanidad»

En casa también hablan de estos espinosos temas. Y su hijo de 22 años le somete a preguntas mucho más inquisitivas que las de cualquier periodista: «Su generación es mucho más consciente de todo lo que tiene que ver con esta tecnología en términos de coste medioambiental y también de valores humanos. Así que mi hijo siempre me hace cuestionarme si hago lo que hago por el bien común o sólo por el beneficio económico. Me reta a pensar en ello y eso es bueno».

Laurent
Daudet, físico
y cofundador
de la empresa
LightON,
durante una
charla.
M. PILETTE

# PAPEL CULTURA

# UNA VIDA TERRIBLE PARA ESCRIBIR UN LIBRO LUMINOSO

Natalia Litvinova, escritora y editora bielorrusa y argentina, relata en su novela 'Luciérnaga', una historia de exilio, guerra y sufrimiento, pero también busca iluminar el lado poderoso de las mujeres de su familia. La ópera prima de la autora ha ganado el II Premio Lumen de Novela

Por Lourdes Leblebidjian. Fotografía de Sergio Enríquez

l acto de nacer es violento. Es abandonar un refugio seguro para adentrarse en un mundo incierto, lleno de lugares desconocidos donde no se sabe dónde se puede caer. «No quería nacer en otoño en un país radiactivo, pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí y con los pies toqué la tragedia», escribe Natalia Litvinova. Cinco meses después de la explosión de Chernóbil, en marzo de 1986, mientras Bielorrusia se desmoronaba, la escritora y editora llegó al mundo. Ese es el comienza su vida, y también el de Luciérnaga, la novela con la que ha ganado el II Premio Lumen. Esta autoficción es la ópera prima de la escritora, pero es más que eso. Es parte de un proceso íntimo,

iluminar aspectos de su vida y su país que la han acompañado desde la infancia. Escenas que ha observado desde primera fila, pero que nadie ha querido o ha podido explicarle y que ha tenido que madurar rápido o animarse a desvelarlas.

«A los 30 años me entero de la historia de mi abuela materna, Catalina; al pasar en la cocina mi mamá me cuenta que su madre había sido secuestrada por los nazis. Me quedé anonadada, entonces le pedí que me contara y me respondió que son

una necesidad visceral de dar voz a las sombras, de

historias dolorosas y que no quería volver al pasado, pero también es mi historia y yo quería saber», explica la autora en Madrid.

Todo aquello que la familia Litvinova y el país donde nació decidieron dejar bajo llave en un baúl inalcanzable, la autora hizo puntitas de pie y se esmeró en alcanzarlo y mirarlo, como le decía su abuelo cuando se enfrentaba a algo peligroso, con ambos ojos. Y desde la mirada de una niña que actúa como una «cámara de filmación», la autora narra su historia con imágenes que dejan ver trasfondos dolorosos: que sus padres ya no se abrazan, que su abuelo está perdido y que repite frases bélicas, la nieve contaminada... Y que se pregunta sobre lo que ve: «¿Y si soy radioactiva? ¿En dónde queda la casa de Dios?»

El retorno a la infancia la autora también lo utiliza como un ejercicio de extrañamiento. Busca desnatu-

ralizar situaciones que, en retrospectiva, le hubiera gustado que la asustaran. «Crecí rodeada de adultos que, cuando empezaba a llover y el cielo se teñía de un naranja extraño, corrían, nos agarraban y nos llevaban rápidamente al edificio o bajo un techito, pero nunca nos decían por qué», explica. «A mí me parecía normal, no sabía nada del mundo exterior. Bielorrusia en los 80 y 90 era un país cerrado, no llegaban noticias. Imagínate: no había publicidad en las calles, solo películas y dibujos soviéticos en la televisión. Nunca había visto Disney ni tomado una Coca-Cola. Aunque la Unión Soviética ya no existía, yo vivía en una burbuja soviética», recuerda.

Esta inocencia que impregna la novela no se limita a la voz de la niña protagonista, sino también a la forma en que su familia logró enfrentar la realidad. En medio de la desesperación por vivir en un país contaminado y silenciado, donde la inflación convirtió de un día para otro el dinero de la venta de su casa en lo suficiente para comprar un simple salchichón, la madre de la protagonista, en su desesperación, busca respuestas en un juego de ouija. Aunque no creía en ello, decide preguntar a qué país debía huir con su familia. Tras temblar, el plato deletrea una palabra: «Argentina».

A raíz de esa «palabra», la madre de Litvinova fue a la biblioteca a investigar sobre el país y acudió a la embajada en busca de un hogar. «¿Qué tan mal debe estar una familia para creer en cualquier cosa que le digan?», reflexiona la autora. Y así partieron hacia Argentina, sin nada, ni idioma ni recursos. Lo que pensaban que sería una vía de escape hacia una realidad mejor se convirtió en un golpe aún más duro. Fueron estafados por unos amigos rusos, humillados y ridiculizados por no saber el idioma, pero ya no había espacio para el lamento, solo para la supervivencia. «No había tiempo para mirar atrás. Mi madre dejó de responder las cartas de su familia. Yo, por mi parte, me acordaba de nuestra lorita, de los huertos de mi abuela, las frutillas aplastadas bajo mis pies, la iglesia a la que solíamos ir... Pensar era doloroso, así que decidí dejarlo atrás».

Su padre no aguantó. El mismo que la llevaba a clases de baile, que se gastaba el poco dinero que tenía en hacerla probar el helado de naranja importado, al final desapareció de manera desconcertante. Después de dos años en Argentina, sufrió un brote psicótico y su madre decidió enviarlo de vuelta a Bielorrusia. Un par de años después, una carta, llegada con retraso, les informaría que él se había muerto. Litvinova escribe en *Luciérnaga* que no logró llorar por su perdida.



"Estuve tantos años procesando todo lo que me había ocurrido que después fue como un rayo. La novela me partió"

"Las protagonistas del libro son las mujeres, pero los hombres están ahí también por su ausencia"

La razón, explica, no es clara. Tal vez porque no comprendía del todo lo que sentía, o porque todo era demasiado: el trauma de perder su país, de perder a su padre, de lidiar con el idioma, con el *bullying* de sus compañeros y de ver que no podía encontrar cobijo en su familia.

# **CULTURA** PAPEL

En medio de esa confusión, Litvinova encontró su refugio en el subsuelo donde se hallaba la biblioteca. Fue allí donde encontró paz en Argentina y se quedó para siempre. Fue allí, además, donde se le acercó por primera vez alguien. «La poesía era mi salvación. Era la música que necesitaba para cantar, me liberó, me abrió la garganta».

Así, poco a poco, fue utilizando sus poemarios, como gotas en las que destilaba una memoria reprimida. Pero fue hace dos años durante una estancia en A Coru ña, con una beca para escribir poesía, cuando algo cambió. Cuenta que ya no pudo seguir escribiendo versos, y la historia de su vida emergió en forma de prosa. «Cuando me dicen cómo fue encontrar la voz, en realidad me estaba esperando que yo estuviera tranquila, en soledad y tuviera tiempo para bajar la información», dice.

Una vez que decidió abordar su historia a través de la novela, no hubo vuelta atrás: «Me exhalaba en la nuca, era inminente la novela», narra y agrega: «Estuve tantos años procesando todo que después fue como un rayo. La novela me partió».

Lo que la autora se esfuerza en resaltar en Luciérnaga es la historia de las mujeres de su familia. Hace un trabajo de artista para retratarlas como supervivientes, como luchadoras, pero también busca iluminar la belleza y la alegría que tenían. «Eran mujeres que cantaban, que cocían, que se enamoraban» cuenta. Esto es algo que Litvinova estaba decidida a hacer, no iba a dejar caer en el pantano a las mujeres de su familia. «Quería dejar la moda de ver la parte trágica de las mujeres y resaltar la lucha, la valentía, el canto. Quería agasajarlas, abrazarlas, darles mucha belleza poética porque también la tenían ellas», relata.

Los hombres también aparecen en la novela pero en silencio, casi ausentes, como su padre o su abuelo Pedro. «Las protagonistas son las mujeres, pero los hombres están ahí también por su ausencia. Esa ausencia dice mucho: o son sumisos o quedaron mal de la guerra y no saben qué hacer con la vida cotidiana».

La historia de Litvinova es de «tajos, de cortes», por eso ella escribe en un intento de suturar, de tejer las heridas que su vida le ha dejado. Pero también escribe para iluminar a las mujeres de su familia, a las distintas partes de su vida, a la historia de esos niños que crecieron en un país que se desmoronaba. Por eso el nombre Luciérnaga: «No solo por lo radiactivo, sino porque es un pequeño ser que emite un poco de luz. No lo ilumina todo, pero en medio de tanta oscuridad, un poco de luz ya es algo».

El escritor y cineasta Iñaki Arteta fotografiado en Baracaldo. PATXI CORRAL/ ARABA PRESS

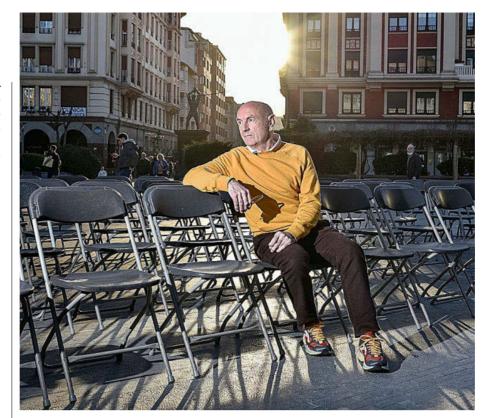

# IÑAKI ARTETA "LA SOCIEDAD VASCA ESTÁ ENFERMA DE IDEOLOGÍA FANÁTICA"

Memoria "Los perpetradores", afirma el escritor y director de cine en 'Bajo el silencio', su nuevo libro, "no fueron sólo los que empuñaron las pistolas"

Por Fernando Palmero

ñaki Arteta (Bilbao, 1959) no se conforma con el relato oficial de lo ocurrido en el País Vasco desde la aparición criminal de ETA. «Para mí, reconciliación y convivencia son palabras fetiche para ocultar el olvido y la amnesia que pretende imponerse. Faltan muchos episodios en esa memoria, y no se trata de estar recordando todo el rato que murió mucha gente. La memoria tiene que ser completa». Y para eso, explica en conversación con EL MUNDO, es necesario saber cuál es la versión de los perpetradores. «Ya conocemos la historia de las víctimas y podemos conocer la historia del terrorismo, no sólo a través de nuestra experiencia personal, los que tenemos una cierta edad, sino con todo lo que se ha publicado. Pero aún nos queda poder entender, a partir de sus propias palabras, por qué ciertas personas hicieron lo que hicieron y cómo lo ven ahora, pasados los años. Su versión sobre lo acontecido es la pieza que no puede faltar para completar esta historia»

Y esto es lo que explica la publicación de *Bajo el silencio* (Espasa), una colección de entrevistas a través de las cuales se puede entender «la naturaleza del monstruo». Algunos de estos testimonios fueron parcialmente utilizados en la película homónima estrenada hace cuatro años. Otros son inéditos. Pero todos los protagonistas que aparecen en libro forman parte de los perpetradores, que no «fueron sólo los que empuñaron las pistolas. También están sus informadores, los que les ayudaban llevando el coche,

o el que transportaba los explosivos y les guardaba las pistolas, el que les alojaba en una casa en Francia o en Portugal... Ese mundo parece que no ha existido, nos lo quieren ocultar. Todo es más complejo socialmente».

Los entrevistados, igual que en la película, se mantienen en el anonimato. No porque ellos lo exigieran, sino por voluntad del propio Arteta. «Cuando hicimos la película», explica, «nos dimos cuenta de que lo de menos es el nombre de cada uno, porque no se trata de personajes especiales con un discurso propio y particular, sino que existe una cultura común en torno a unos argumentos complacientes con el terrorismo en los que se repiten algunos clichés, que si Franco, las torturas y la represión, que si los derechos del pueblo vasco y la prohibición del euskera, la inevitabilidad de la acción armada...». Lo que no hay son terroristas arrepentidos. «A mí me parecía que era necesario que estuvieran, pero hablamos con algunos y no quisieron participar. Por una parte es lógico. El tiempo juega a su favor y tienen una vida fácil en la que se les abren todas las puertas. Aun así, lo que está claro es que todos llevan en la conciencia lo que han hecho, pueden adormecerla pero saben dónde estuvieron y qué hicieron».

Arteta habla también de una «omertá oportunista». El silencio «les favorece», afirma. «No sienten el compromiso de justificar en público o abiertamente por qué hicieron lo que hicieron y cuál es su perspectiva desde el punto de vista de hoy. Y no sólo los que participaron en asesinatos, también la gente de EH Bildu, cuyos dirigentes dan muy pocas entrevistas, salvo Otegi o Josu Ternera a Évole, en la que parecía una monjita de la caridad. El resto no habla porque no quiere fastidiar el proceso de blanqueamiento que el paso del tiempo les está facilitando, algo a lo que contribuyen también

las facilidades que se les están dando a los presos para salir de las cárceles y el silencio de las sociedades vasca y española, que piensan que no hay que insistir, que ya se ha hablado demasiado del asunto y dan a Bildu el marchamo del partido sin pasado, un partido como otro cualquiera, con unas aspiraciones independentistas como hay otros. Y ese silencio es en el que se vive ahora, no tanto por miedo, sino por no molestar».

Las urnas hablan, sin embargo. Y lo cierto es que más del 70% del voto en las últimas elecciones autonómicas fue a parar al PNV y a EH Bildu, dos opciones nacionalistas. «En el caso de los jóvenes, quizá sea por ignorancia o también porque la transmisión familiar, para mí determinante, es muy insistente en el España no y los vascos somos diferentes y si hubo que matar, estaba justificado. Pero en el caso de los adultos son plenamente conscientes de lo que hacen cuando votan al PNV. Porque igual que ETA, ellos eran nacionalistas vascos y ambos vienen de Sabino Arana. También los que miraron para otro lado y toleraron conscientemente la actividad violenta y quienes callaron voluntariamente ante el terrorismo. Es difícil saber por qué la gente vota lo que vota, pero esos resultados dan la medida de una sociología extraña y de alguna manera enferma de ideología fanática. Por eso es necesario que una memoria, que daría para otro memorial [diferente al de Vitoria], estableciese la vinculación entre nacionalismo y terrorismo»

De ahí que el resultado del libro sea la descripción de un perpetrador colectivo que tiene como elemento común el nacionalismo, a pesar de estar formado por personas de muy diferente procedencia. Hay un sacerdote y otro que colgó los hábitos y acabó en la cárcel por pertenecer a varios comandos de ETA, directores de *ikastolas*, profesores, ex etarras, ex dirigentes de Batasuna, *bertsolaris*, alcaldes, concejales, actrices, escritores, algún periodista...».

E inevitablemente aparece como elemento recurrente la cuestión del perdón. «La Iglesia», sentencia, «no ha reconocido con la profundidad que habría sido necesaria lo que hizo, reivindicando ciertas acciones de ETA a través de las homilías que se hacían en todas las parroquias de Vizcaya y Guipúzcoa. No sólo determinados curas, que hubo muchos, sino también la jerarquía, que vio cómo pasaban uno tras otro los muertos y se negaba a celebrar los funerales, porque a veces daban órdenes de no hacerlo. La Iglesia, pero también el PNV, dicen ahora estar con las víctimas y critican la violencia e incluso piden perdón... por lo que hizo ETA, pero no por cómo se comportaron ellos en aquellos años de terror».

# PAPEL IDEAS

# RAMÓN G. FERRIZ "HAY MÁS POLARIZACIÓN PORQUE HAY MÁS CONSENSO"

Ensayo. El periodista repasa en 'La ruptura' las causas de la crispación política en España. "La política de ahora va de cavar trincheras profundas y movilizar a tus filas"

Por Silvia Lorenzo. Fotografía de Ángel Navarrete

l batacazo electoral de Ciudadanos en 2019 sentenció el fracaso de una generación a la que pertenece Ramón González Férriz (47 años). El periodista y escritor publica La ruptura (Debate) y revisa las causas que condujeron al desmoronamiento de lo que entonces parecía un consenso más que factible entre el liberalismo de C's y la socialdemocracia del PSOE: «La moción de censura se llevó toda posibilidad por delante», dice. P. ¿Por qué decidió republicar La ruptura, que publicó en formato digital durante la pandemia? R. Más allá de una cuestión editorial, era interesante porque en los últimos años se ha agrandado la ruptura. A finales del 2020 estaba claro que Ciudadanos iba a desaparecer, las líneas maestras de Sánchez eran claras y la polarización de España era el destino ineludible hacia el que íbamos. Desde entonces la brecha que divide a la sociedad no ha parado de crecer. P. ¿Qué lugar queda entonces para el centro? R. Ninguno. En general, la existencia de los partidos de centro es un poco difícil en todas partes. Sería mucho más interesante que todos los partidos tuvieran rasgos liberales, pero no deberíamos malinterpretar el término liberal: ahí incluiría cuestiones de minorías sexuales y raciales donde la derecha española sí ha hecho un esfuerzo por adoptar mayor tolerancia. Igual que los socialdemócratas también han adoptado rasgos económicamente liberales. Así entiendo el liberalismo: de una manera más transversal, como una actitud hacia la vida. De este modo, creo que la sociedad española es razonablemente liberal. P. Aún así la polarización de la que habla la ha convertido en una sociedad que se enfrenta de forma tribal. R. Tenemos que asumir que en las democracias hay desacuerdos y que a veces las cosas pueden ponerse un poco desagradables; no pasa nada, así son las sociedades plurales. El problema es que en los últimos años han pasado tres cosas: en primer lugar, lo que antes eran discrepancias manejables se han convertido en desacuerdos mucho más grandes. En segundo lugar, atravesamos un momento de partidismo negativo; esto es, nada es cuestión de querer mucho a tu partido sino de odiar mucho al otro. Y, por último, que es lo que a mí me parece más peligroso, es que esa polarización no sólo afecta a las cuestiones ideológicas y partidistas, sino que se han trasladado a la vida cotidiana. Ya no somos capaces de no convertir en cuestiones políticas cosas que tradicionalmente habíamos sabido dejar fuera de ese marco, como escoger una pareja, comerse un chuletón... P. Montar en bicicleta o ver la televisión.. R. Todos los aspectos de la vida son políticos, pero deberíamos ser capaces de no interpretarlo todo en

esos términos. Lo que estamos viendo ahora es que al



convertir cada aspecto de nuestra vida en cuestiones políticas cada vez es más difícil relacionarse con personas distintas. Esto no sólo hace la política peor, que ya es bastante grave, sino que hace la vida más pobre también.

P. Y, ¿ cree que se puede revertir esta tendencia?

R. Creo que hay fuerzas estructurales que inciden hacia eso: los partidos tienen motivos para ahondar en la polarización. La

política de ahora va de cavar

trincheras profundas y movilizar a sus filas. Además, aunque sea complicado y algo paradójico, creo que cada vez hay más polarización porque cada vez hay consensos más grandes. Me explico: para un partido político cuya misión es crear brechas entre sí mismo y su enemigo, cuando ambos estén de acuerdo en, por ejemplo, el matrimonio gay, éste deberá buscar recursos nuevos que permitan seguir aumentando la polarización. Así llegarían a la cuestión trans. No

"Incluso cuando los partidos están de acuerdo, como con el matrimonio gay, buscan recursos para polarizar más"

"La democracia nunca está extenta de cierta sensación de declive y está bien que todos nos sintamos sus guardianes"

centro del debate público una cuestión que es muy minoritaria, sólo porque polariza. Así, los partidos políticos están en una búsqueda constante de nuevos elementos que puedan generar polarización. P. ¿Existe nostalgia del consenso? R. En realidad, nunca ha habido consenso. Los años 90 eran un fango brutal entre el PSOE y el PP. El grado de agresividad era muy grande. No hay que ser demasiado nostálgico de eso y tenemos que asumir que cuando estamos en un sistema multipartidista pasan cosas. Los del 15-M decían que querían algo más de representación y nosotros, algo más pedantes, sabíamos que aquello conllevaría menos gobernabilidad. P. Como sucede ahora, que no podemos aprobar los presupuestos. Pero, ¿cuánto puede durar un gobierno cuya política principal es «que no gobierne el otro»? R. Me temo que mucho. No soy pesimista, pero se están derribando algunos puentes básicos que no deberían caer. La separación de poderes

digo que no sea

importante, pero hemos colocado en el

Ramón González Férriz, autor de 'La ruptura', en Madrid. ÁNGEL NAVARRETE

es uno de ellos, aunque normalmente genera más entusiasmo al partido de la oposición que al Gobierno. Sin embargo, en este aspecto, el PSOE está llegando especialmente lejos en la reducción de esa separación. P. Y en la colonización de las instituciones. ¿Atraviesa nuestra democracia una crisis? R. En la propia democracia existe el miedo a que se pierda o se devalúe. Nunca está exenta de cierta sensación de declive y está bien que todos nos sintamos guardianes de ella. Pero tampoco nos sirve de mucho la histeria y lo que deberíamos hacer es mirar hacia atrás para darnos cuenta de que llevamos 30 años discutiendo la independencia judicial. Al final, lo que nos pasa no nos pasa sólo a nosotros y muchas de las cosas que nos están pasando ya nos han pasado. No es gran consuelo, pero no entraría en pánico todavía.

# **LOC** PAPEL

# MARIUS, EL HIJO DE METTE-MARIT, NUE-VA PESADILLA DE LA MONARQUÍA NORUEGA

Royals. Mientras la popularidad de la familia real se derrumba, la Policía amplía los cargos contra Marius Borg Høiby tras las denuncias de cuatro mujeres que podrían enviarle varios años a prisión.

Por Pedro Poza Maupain / Aarhus (Dinamarca)

us peinados estilo villano de serie juvenil de los años 90 auguraban poco bueno, pero Marius Borg Høiby, hijo de una polémica relación pre-royal de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, está superando todas las expectactivas creadas en torno a su persona como candidato a oveja negrísima de la monarquía del país escandinavo. A su lado, los ángeles, espíritus, ex maridos suicidas y nuevos maridos chamanes de la princesa Marta Luisa, hermana del príncipe heredero

apenas presentan competencia. El hijo de Mette-Marit se ha revelado como un elemento de cuidado, un presunto maltratador en serie que podría acabar cumpliendo una pena de cárcel de varios años. Durante la semana pasada, la Policía de Oslo amplió los cargos en su contra, sumando más delitos a una situación que ya de por sí era delicada. A sus 27 años Marius está acusado de violencia, conducta temeraria y agresión en el contexto de relaciones íntimas, según un

Haakon, padrastro de Marius,

El caso ha adquirido una mayor dimensión, involucrando ahora hasta a cuatro denunciantes, incluidas tres de sus ex novias. Borg Høiby fue arrestado la noche del viernes por violar una orden de alejamiento hacia una de ellas, que lo había denunciado por malos tratos. La mujer aseguró en su día que Marius la golpeó

comunicado oficial.

repetidamente e intentó estrangularla. Según la Policía, la detención fue debida al riesgo de reincidencia. El sábado por la tarde, sin embargo, su abogado, Øyvind Bratlien, informó de que había sido puesto en libertad con cargos.

El caso contra Borg Høiby, que se inició el 4 de agosto con una acusación de violencia doméstica, ahora se ha extendido para incluir cargos adicionales de conducta temeraria y agresión. En relación con las otras dos exnovias, las acusaciones también son de agresión dentro de una relación íntima.

El hijo de la princesa ha admitido haber cometido actos violentos en el incidente del 4 de agosto, ocurrido, según él, bajo los efectos del alcohol y la cocaína.

En su declaración también reveló que lucha contra varios trastornos mentales y adicciones. Su padre, Morten Borg, con quien Mette-Marit mantuvo una breve relación, tiene antecedentes penales por violencia, consumo de drogas y conducir bajo los efectos del alcohol.

Marius, no obstante, niega haber violado la orden de alejamiento, afirmando que no intentó contactar a la víctima el 7 de septiembre, como sostiene la Policía. Según su abogado, la acusación se basa en una supuesta llamada desde un número oculto, un hecho que aún no ha sido confirmado por otras fuentes.Los cargos que pesan sobre Borg Høiby podrían acarrear graves consecuencias legales. La pena por agresión en el ámbito de relaciones íntimas puede alcanzar hasta seis años de cárcel, mientras que la agresión simple tiene una condena máxima de un año. Por conducta temeraria podrían caerle hasta dos años de prisión. Además de las acusaciones de violencia, otro caso aún en investigación incluye amenazas contra una persona, aunque la identidad de la víctima aún no se ha hecho pública.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la revista noruega *Se og Hør* acaba de revelar también que en septiembre de 2023 la Policía abordó a Marius cuando salía de su coche frente a la residencia del príncipe heredero para mantener con él una «conversación preventiva respecto a ciertas actividades que consideraba preocupantes». Al parecer, se le había visto en varias ocasiones junto a personas pertenecientes a círculos criminales de la capital noruega. En redes sociales, Borg Høiby habría aparecido en fotos en compañía de «delincuentes notorios».

El escándalo del hijo de Mette-Marit ha supuesto un nuevo golpe para la imagen de la familia real noruega, cuyo apoyo popular ha disminuido notablemente. Según una encuesta de la cadena pública NRK, el respaldo a la monarquía ha bajado al 62%, una



caída más que considerable respecto al 81% de 2017.

Este deterioro de la confianza pública se ha visto

también exacerbado por la polémica en torno a la

Marta Luisa resulta especialmente impopular.

clamado chamán Durek Verrett.

princesa Marta Luisa y su matrimonio con el autopro-

Según la encuesta, el 69% de los participantes respon-

dió que debería perder su título de princesa. Ella, por

si acaso, y con ocasión de su boda, no sólo vendió el

que Netflix filmara de cara a un futuro documental,

sino que también montó una tienda de ropa de su

propia marca en el hotel donde se alojaron sus 350

reportaje del gran día a la revista británica Hello y dejó

Marius, el hijo de Mette Marit de Noruega, en una imagen reciente. GTRES

El Rey Juan Carlos la semana pasada en Madrid. GTRES



# EL REY JUAN CARLOS CITA A SUS AMIGOS, ENTRE ELLOS EL EX DE CORINNA, EN SANXENXO

Competición Quiere revalidar su título de campeón de vela y celebrarlo con ellos en Galicia

Por **Marina Pina** 

uan Carlos I tiene un sueño: revalidar el título de campeón europeo de vela en la categoría 6 metros, bajo la cual participa desde hace años en regatas al timón del *Bribón*. El padre de Felipe VI se desplazará con tal motivo hasta Sanxenxo la semana que viene, cuando se celebre la IX regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés. El ex monarca alargará su estancia en Galicia, pues entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre la ría acogerá el Campeonato Europeo de Vela, una cita que convertirá a Sanxenxo en el epicentro de la navegación en la categoría 6 metros. Con tal motivo, el padre del Jefe del Estado prepara un plan para todos sus amigos.

Tal y como ha sabido La Otra Crónica, el Emérito espera que las personas más leales acudan hasta Galicia para apoyar al *Bribón* y celebrar con él este campeonato, consciente de que va a cumplir 87 años y que podría ser el último torneo internacional que dispute. Es por ello que, además de sus amigos de la vela como Pedro Campos o los armadores de otros barcos, ha invitado a Sanxenxo a muchas amistades. Una de las personas que ha confirmado su asistencia es Philip Adkins, ex marido de Corinna Larsen y amigo íntimo del Rey Juan Carlos desde hace más de una década, y uno de los pocos con los que mantiene contacto diario. Adkins, que reparte su tiempo entre Estados Unidos y China, ya acompañó a Don Juan Carlos a Londres el pasado 1 de junio, donde el Emérito presenció la final de la Champions. El deseo del Emérito es que durante esos días también le acompañen en el mar sus hijas, las Infantas Elena y Cristina.

Don Juan Carlos quiere permanecer dos semanas en Galicia, la misma comunidad autónoma donde su nieta la Princesa Leonor realiza su segundo año de formación castrense. Apenas 30 kilómetros por carretera separan Sanxenxo de Marín, y unas pocas millas náuticas distan entre los puertos del Club Náutico y de la Escuela Naval. Todas las semanas Leonor realiza actividades de instrucción marinera en la Ría de Pontevedra, por lo que las posibilidades de que nieta y abuelo coincidieran en el mar son una realidad.

# PAPEL TV



# UNOS EMMY CON ACENTO JAPONÉS: 'SHOGUN' ARRASA Y 'HACKS' ARRUINA LA FIESTA A 'THE BEAR'

Premios. La serie sobre luchas feudales en el Japón del siglo XVII se alza con 18 estatuillas, un récord para cualquier temporada de un programa. Además se corona como la primera en lengua no inglesa elegida como mejor drama

Por **Pablo Scarpellini** (Los Ángeles)

l duelo estaba servido en la noche de la 76 edición de los Premios Emmy: Shogun y el drama frente a The Beary la comedia. Un total de 25 nominaciones frente a 23. Una ficción con subtítulos sobre las luchas feudales en el Japón del siglo XVII frente a otra sin subtítulos, ambientada en Chicago y que explora las ansiedades de hacer solvente un restaurante de alta cocina. Una serie nueva en la competición frente a una que cosechó 10 estatuillas ya en su primera temporada. Pero, al final, las palabras de agradecimiento durante la ceremonia no fueron mayoritariamente en inglés, sino en

Y es que *Shogun* rompió récords de todos los tiempos, terminando la noche del domingo con 18 premios, cinco más que la marca anterior para cualquier temporada de un programa de televisión. Pero no solo eso: la ficción también se convirtió en el primer ganador en lengua no inglesa del codiciado premio a la mejor serie dramática, representando una victoria significativa para las producciones en lengua extranjera. Tras el triunfo de la serie coreana *El juego del calamar* en 2022, y ahora el de Shogun, la victoria de una historia que no cuenta con actores blancos como protagonistas ni está en la lengua franca de la pequeña pantalla ya no sorprende a nadie.

Aunque partía como la gran favorita y la que más premios se llevó en la gala de los Emmys creativos de la semana anterior, con 14, el drama tardó más de dos horas en hacer rugir su dominio en el Peacock Theater de Los Ángeles. Pero, finalmente, la serie basada en la novela de James Clavell se impuso en varias categorías.

Para sus protagonistas, Anna Sawai y Hiroyuki Sanada, fueron las estatuillas a mejor actriz y actor en una serie dramática, respectivamente, además del premio a la mejor dirección para Frederick Toye, inspirado por el arte de realizadores como Akira Kurosawa y Robert Wise. «*Shogun* fue un proyecto de ensueño entre Oriente y Occidente, con respecto», afirmó Sanada, quien se convirtió en el primer actor japonés en ganar un Emmy. «Esta serie me enseño que cuando trabajamos juntos, podemos hacer milagros. Juntos podemos crear un futuro mejor», añadió en su discurso.

Sawai, por su parte, no podía contener las lágrimas al subir al escenario para recibir el galardón. No era para menos. Es la primera actriz de origen asiático en ganar un Emmy en una categoría con pesos pesados como Reese Witherspoon, Imelda Staunton y Jennifer Aniston. «Esto es para todas las mujeres que no esperan nada y siguen siendo un ejemplo para todos», declaró la actriz, tras dedicar el premio a su madre.

El perdedor del gran duelo de la velada, *The Bear*, recibió otro golpe más al ser superado por *Hacks*, que se erigió como la gran promesa de la comedia. La serie de HBO empañó lo que hasta entonces había sido un paseo militar para la serie de FX, la gran ganadora en enero en la ceremonia de 2023 que tuvo que retrasarse por las huelgas en Hollywood. *Hacks* se alzó con el Emmy a mejor comedia, además de otros dos grandes galardones: el de mejor actriz de comedia para su protagonista, Jean Smart, su tercera victoria con la serie; y mejor guion por el trabajo de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

Eso sí, *The Bear* terminó la noche con 11 estatuillas y el dulce sabor de haber dominado la gala desde el principio. Ebon Moss-Bachrach inauguró la lluvia de premios con el Emmy a mejor actor secundario para la comedia más nominada de la historia en una sola temporada, con 23. Claro, que como se encargó de recordar jocosamente Eugene Levy, uno de los presentadores, de comedia no tiene nada. Quizá fue eso lo que le acabó penalizando.

Los siguientes en desfilar también fueron compañeros de reparto, Jeremy Allen White como mejor actor de drama y Liza Colón-Zayas como actriz secundaria. La neoyorquina de 52 años fue la más emotiva y coherente al subir a aceptar su premio. Confesó que no había escrito un discurso «porque como podía pensar que iba a estar en presencia de Meryl Streep y derrotarla». Pero ahí queda. Lanzó además un mensaje para «todas las latinas que me están mirando: seguid creyendo y votad, votad por sus derechos».

Era inevitable que las elecciones presidenciales se colaran en la gala. Y eso sin mencionar las pullas de Selena Gomez y Candice Bergen al candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, por sus comentarios sobre las «mujeres sin hijos y amantes de los gatos».

El creador de *The Bear* Chris-

El creador de *The Bear*, Christopher Storer, se sumó a la fiesta con el Emmy por la dirección de uno de los episodios de su ya histórica creación. Tan previsibles eran los premios para la comedia culinaria como la presunta coronación de *The Crown* en su despedida. Pero al final pasó sin pena ni gloria. Tan solo Elizabeth Debicki cumplió con lo esperado, al llevar el premio a mejor actriz secundaria.

Especial mención para Steven Zaillan, uno de los genios vivos de las letras en el cine y la televisión. Suyo fue el premio como mejor dirección por *Ripley*, la nueva versión de la novela de Patricia Highsmith, quizá la mejor hasta la fecha, considerada una obra maestra por críticos del gremio. No pudo, sin embargo, con el excelso trabajo del comediante, actor y director escocés Richard Gadd, en la categoría de mejor guion.

El creador de uno de los fenómenos del momento, Mi reno de peluche, de Netflix, tuvo una noche apabullante. Se llevó tres Emmys, incluyendo el de mejor serie limitada y mejor actor. Sobre el escenario habló de su resurgir tras sus muchos problemas con el alcohol y las drogas. «No pensé que podría recuperar mi vida después de lo que me ha ocurrido. Esto es para quienes han pasado por malos momentos. No importa lo duro que se ponga. Las cosas siempre mejoran», indicó emocionado Gadd, quien da vida al protagonista Donny Dunn.

Levy y su hijo Daniel fueron los encargados de conducir una gala más bien insulsa y previsible, como sus mismos monólogos y ocurrencias varias, totalmente inofensivos y a kilómetros de la mordacidad de Ricky Gervais. Ahora parecen imperar los tiempos de la excesiva rectitud y la corrección política. Fue llamativo lo poco que se

Anna Sawai y Hiroyuki Sanada, ganadores a mejor actriz y mejor actor en una serie dramática por 'Shogun'. AFP

# Pese a caer frente a 'Hacks' como mejor serie de comedia, 'The Bear' fue galardonada con 11 premios

# La despedida de 'The Crown' pasó sin pena ni gloria, con sólo un premio para Elizabeth Debicki

escuchó español durante la gala, pese a que hay más de 50 millones de personas que lo hablan en el país. El verdadero guiño hacia el público latino lo hizo el colombiano John Leguizamo al señalar que había cinco nominados, destacando figuras como Sofía Vergara y Selena Gomez. Vergara, por cierto, volvió a quedarse sin premio. Y ya van cinco veces.

# **TELEVISIÓ**

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.55 Telenotícies co-

14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. «Llagosta

poma amb melmelada». 16.10 Com si fos ahir. 16.50 El Paradís de les

Senyores. 17.35 La selva. 19.10 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre.

22.05 Nits Sense ficció.

«Gàdor i els taurons».

23.10 Nits Sense ficció.

Notícies 3/24.

Rumba a l'estudi.

«Buscant la Nika».

Canal Sur

amb patates i ou».

15.57 Cuines. «Pastisset de

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. «Gazpacho, ración de 6 tortillitas de camarones y flamenquines de cerdo». **15.00** Telediario I.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moder-

17.30 La Promesa

18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.40 La Revuelta. 22.50 Cine. «Tesoro del Amazonas», EEUU, 2003, 104 min. Director: Peter Berg. Cine. «Police».

1.55 La noche en 24 horas.

11.00 Documenta2. «La

ciencia de las emociones»

13.15 Mañanas de cine.

«Coraje, sudor y pólvora» 14.50 Curro Jiménez.

15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documen

Grantchester.

20 40 Reformas extraordi-

22.00 El comisario Montal-

«Menonitas».

2.40 Festivales de verano.

narias de George Clarke.

21.30 Cifras y letras.

1.40 Documentos TV.

18 05 Documenta2

19.45 Culturas 2

20.15 Mi familia en la

11.50 Al filo de lo imposible

Las rutas D'Ambrosio.

La 2

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3 Noticias I 15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Yahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero. Invi-

tado: Ilia Topuria, luchador, 22.45 Hermanos. Una nueva vida. 1.00

2 15 The Game Show 3.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

7.00 Love Shopping TV

;Toma salami! Callejeros viajeros.

En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

Lo sabe, no lo sabe.

ElDesmarque Cuatro.

ElDesmarque madru-

14.55 ElDesmarque Cuatro.

El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

¡Boom!

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates. 21.40 First Dates. 22.50 Código IO.

20.00 Noticias Cuatro.

Incluve «Plavas de Lisboa» v

as de Italia: 10.20 Viajeros Cuatro.

4.00 4.30 6.00 Minutos musicales. Ventaprime.

Cuatro

7 30

18.00

1.50

#### **VEO DMax**

Telecinco

8.55

La mirada crítica.

21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por

Carlos Franganillo y Leticia

Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.50 Gran Hermano: límite

200 Gran Madrid Show

**Ventaprime** 

Aruser@s

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.30 El intermedio

21.20 La Sexta deportes. 21.25 La Sexta deportes.

«La terracita Gastrobar».

0.15 Pesadilla en la coc

Pokerstars

22.30 Pesadilla en la cocina

Pesadilla en la cocina

Crímenes imperfec-

Play Uzu Nights.

20.00 La Sexta noticias 2ª

Previo Aruser@s.

Iglesias. **21.35** ElDesmarque

**21.45** El tiempo.

La Sexta

**15.15** Jugones.

6.30

7.00

9 00

tos. **2.30** 

3.15

8.39 Aventura en pelotas. 11.22 Secretos bajo tierra. Alienígenas.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. 14 06 Expedición al pasado 15.57 La pesca del oro. «Disputa de tronos».

15.30 ElDesmarque Te-17.47 Pesca radical. 20.34 Joyas sobre ruedas. «Peugeot 205». 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.
20.00 Reacción en cadena.

21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 Tesoros perdidos de

Egipto.

0.24 Desmontando la historia. Incluye «Surgimiento de los reyes del sol de Egipto» y «Los secretos de Nimrud al descubierto». Enigmas de la anti-

güedad. **4.01** La II Guerra Mundial en color: el camino a la victo-

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.40 Don Matteo.

14.45 El tiempo en Trece.

14.50 Sesión doble, «Las

minas del rey Salomón». 16.50 Sesión doble. «Congo

Crossing». 18.30 Western. «Dallas, ciudad fronteriza». EEUU.

1950. 94 min. Director: Stuart

20 30 Trece noticias 20:30

Trece al día. 21.55 El tiempo en Trece.

22 00 Flicascahel

de vida. 11.40 Adoración eucarística.

Trece noticias 14:30.

TRECE

12.05

#### Movistar Plus+

9.00 La historia del choco-

sueño. Emisión de tres eniso-

12.41 Informe Plus+. 13.39 Entrevista Bonmatí v Guardiola. **14.41** El día después.

15 40 Cine «Asesinos internacionales». 17.10 Cine. «El justiciero». FFIIII Canadá 2018 107

min. Director: Eli Roth. 18.55 Ucrania: soldados er el frente. 21.00 Bakalá.

21.30 Ilustres ignorantes.

«Bancos». 22.08 Concorde: la conquista del aire.

0.35 El consultorio de

Berto.

#### TEN

6.40 Mujeres ricas de

8.50 Killer

Venganza: super igos asesinos.

10.50 Venganza: millonarios 11.45 Caso cerrado.

19.00 Ni que fuéramos la

happy hour. 20.00 Caso cerrado. 23.10 La casa de mis sue

0.05 Crímenes en Nueva York. Emisión de dos episo-

2.00 Parejas asesinas. Killer. Emisión de cuatro

5.35 Caso cerrado.6.00 Mujeres ricas de

Cheshire.

# ETB 2

Boulevard. Se ha escrito un cri-«Dama mortal»

11.25 Vascos por el mundo. «Lo meior de Suiza» **11.30** En Jake.

13.55 Atrápame si puedes. 14 58 Teleherri Teleberri kirolak.

AUTONÓMICAS

Telemadrid

11.20 I20 minutos

14 55 Deportes 15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa.

14.00

7.00 Buenos días, Madrid.

Telenoticias.

«Los húfalos de Durham»

EEUU. 1988. Director: Ron

17.20 Cine de tarde. «La Compañía Bravo». EEUU. 1981. 106 min. Director:

Walter Hill.

19.10 Madrid directo.

21.35 Juntos. 22.50 Cañas y barrio.

23.40 Atrápame si puedes

Celebrity.

1.15 Nos vemos en el bar.

20.30 Telenoticias.

**21.15** Deportes.

21.30 El tiempo.

16.00 Eguraldia. 16.25 Esto no es normal.

Quédate. 20.10 A hocados verano «Bokatas: Sangucho de txan-

gurro + Serranito de pollo». 21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak.

22.10 Eguraldia.

22.20 Rh+. 22.55 La noche de.... «Las hijas del Reich». 1.05 Cine 2. «Reacción en cadena (1996)».

0.25 2.25

Buenos días. Despierta Andalucía. 9.55 Hoy en día. Presentado por Toñi Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14 15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde. Aguí y ahora.

18 00 Andalucía directo Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana. 19.45 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

Sánchez.
21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes. 22.50 Cine. «El Plan B».

0.30 Cine. «La trinchera infinita». **2.55** Hijos de Andalucía.

# PARA NO PERDERSE

## 22.30 / laSexta

#### Chicote rescata un bar en 'Pesadilla en la cocina'

En su tercera entrega de esta temporada, Pesadilla en la cocina visita Alboraia (Valencia) donde se encuentra La Terracita, un restaurante con un concepto único que une la oferta de un gastrobar con la diversión de un parque de bolas infantiles, una combinación que podría ser un sueño para los niños, pero que se



Momento del programa.

ha convertido en una pesadilla para su propietario, Jorge.

A Jorge se le une en el equipo Maite, la cocinera; David, el encarga-

2024

1

do y cocinero; y Paula, la camarera, en un parque de bolas que apenas tiene bolas. La magnitud del local hace que el eco del ruido sea insoportable, sobre todo teniendo en cuenta que en la cocina el plato principal son los gritos los enfados. Debido a las enormes dimensiones del local, la forma de comunicarse entre todos es usando un walkie-talkie, pero no todos aceptan esta tecnología.

## 21.45 / Antena 3

## Ilia Topuria visita 'El Hormiguero'

El Partidazo de Cope.

Tras la visita de la cantante Edurne ayer, hoy es el turno de Ilia Topuria para acudir al plató de El Hormiguero. El campeón mundial de artes marciales mixtas presentará en el programa de Pablo Motos Topuria: Matador, una película que aborda su faceta más personal, haciendo al espectador partícipe



Ilia Topuria.

de su sacrificio hasta tiembre.

conseguir alcanzar sus sueños. La cinta se estrena en cines el próximo jueves 19 de sep-

## A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.00 Bon dia, Comunitat 13.00 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

Migdia. 15.15 La cuina de Morera.

«Mandonguilles de sépia». 15.35 Atrapa'm si pots. 16.45 Tornar a casa. «No-

més estàs enamorat».

17.40 Escola d'infermeria. «Un tracte de favor»

18.30 En directe. 20.25 Grada 20:30. 21.00 À Punt Noticies, Nit. 21.50 A la saca.

22 45 L'hora fosca Incluye «La mort de Rosa Coto Maquieira», «La vídua negra d'Alacant» y «L'assassí del

xat». **2.00** Grada 20:30.

# IB3 TELEVISIÓN

9.15 Tal com érem. «Moda i

**10.05** Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Braons de me al

chilindrón».

15.55 Agafa'm si pots! 16.50 Cinc dies. 20.28 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu.

22.25 Cine. «Hay una puerta ahí». Uruguay, España. 2023. 78 min. Directores: Facundo Ponce de León. Juan Ponce de León.

23.45 Cine. «Una habitació

amb vista». R.U. 1985. II7 min. Director: James Ivory. 1.40 IB3 Notícies vespre.

## ww.elmundo.es/televisio

# FÁCIL 17-09-2024

8 4

**SUDOKU** 

#### 3 6 3 4 5 1 2 8 6 9 1 9 7 9 7 8 3 1 6 2 2 5 5 3 2 4 8 6 8 1 6 5

# **DIFÍCIL 17-09-2024**

| <u> </u> | CIC I | 7-03 | 202- | <u> </u> |   |   |        |                        |
|----------|-------|------|------|----------|---|---|--------|------------------------|
|          | 2     |      |      | 9        |   |   | 1      |                        |
|          | 7     |      | 8    |          | 6 |   |        |                        |
|          | 9     |      |      | 4        |   | 5 | 8      |                        |
|          |       | 8    | 7    |          |   |   |        | mo                     |
| 7        | 3     |      |      |          | 4 | 9 |        | www.nasatiemnosweh.com |
|          | 6     | 5    |      |          |   |   |        | tiemoc                 |
|          |       |      |      | 7        |   |   | 5<br>2 | esed.w                 |
|          |       | 3    |      |          |   |   | 2      | 4 ww                   |
|          |       |      | 5    |          |   | 1 |        | © 2024                 |
|          |       |      |      |          |   |   |        |                        |

ulte la programación completa de 127 canales en

# **CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU**

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

## SOLUCIÓN FÁCIL 16-09-2024

| 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 |

# SOLUCIÓN DIFÍCIL 16-09-2024

| Ь | 2 | T | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| Э | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | З | 7 | 8 |
| 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 |

Dep. Legal: M-28115-2004

94 PEFC

MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



# PATIO GLOBAL QIN GANG

**QUIÉN.** El que fue ministro de Exteriores de China hasta 2023 antes fue embajador en Washington. QUÉ. Dos meses antes de su destitución oficial, desapareció por completo y llevaba más de un año en paradero desconocido hasta que el diario Washington Post' le ha situado purgado en una editorial pública. POR QUÉ. Todo son especulaciones: se habló de una lucha de poder o que le echaron por un lío con una presentadora de televisión.

# El culebrón chino del desaparecido ministro que acabó purgado en una editorial

¿Dónde está Qin Gang? Muchos rumores continúan rodeando la desaparición de una de las estrellas políticas en ascenso de China; uno de los protegidos del presidente Xi Jinping, quien lo sentó en la silla de ministro de Exteriores después de haberlo enviado a Estados Unidos como embajador en un momen-

to de especial fricción con Washington.

Aunque ha sido uno de los grandes culebrones políticos de los últimos años en el gigante asiático, la prensa china continúa abrazando su habitual ejercicio de mutismo. Dentro del régimen nadie pregunta ni investiga qué pasó con uno de los hombres fuertes del omnipresente



**LUCAS DE LA CAL** SHANGHAI

Partido Comunista (PCCh). Pekín acostumbra a no dar

explicaciones cada vez que un alto funcionario desaparece. Dentro de casa, nadie exige ninguna explicación. Esa extrema opacidad provocó un mayor interés en el extranjero y que se construyeran todo tipo de teorías. Primero se dijo que Qin (58 años) había

caído enfermo. Luego, que había sido purgado en medio de una lucha de poder en la cúpula del PCCh. Se habló hasta de torturas o suicidio. Aunque el rumor que cogió más fuerza fue un lío con una presentadora de televisión, con hijo incluido.

La última vez que Qin fue visto fue el 25 de junio de 2023, cuando mantuvo

conversaciones con sus homólogos de Rusia, Sri Lanka y Vietnam. Dos meses después, Pekín anunció su destitución como ministro. En cambio, todavía conservaba su puesto de consejero de Estado, cargo con mucho más peso porque formaba parte de la superélite dentro del PCCh. No fue hasta este verano

> cuando su nombre también se borró de esa exclusiva lista

Hubo medios estadounidenses, como The Wall Street Journal, que dijeron que Qin estaba siendo investigado porque su

Pekín no

suele dar

explicaciones

funcionario

desaparece

Antes de caer

en desgracia

de las estrellas

ascendentes de

la política china

era una

cuando un alto

conducta (al haber tenido una supuestamente amante periodista durante su mandato como embajador en EEUU) podría haber comprometido la seguridad nacional. El diario Politico, citando fuentes anónimas, soltó que Qin había muer-

to «ya sea por suicidio o por torturas» en un hospital militar de Pekín.

Gang y

AMR NABIL / AP

Hace una semana, The Washington Post contó que Qin está vivo y que habían descubierto su paradero tras ser purgado: el ex ministro habría sido degradado hasta el punto de que ahora estaría trabajando en una editorial, World Affairs Press, afiliada al Gobierno. Un par de días después de salir publicada la noticia, un diario de Hong Kong confirmaba

que, después de una conversación con jefes de la editorial, estos habían confirmado que entre sus trabajadores se encontraba un empleado llamado Qin Gang.

El político purgado se convirtió por sorpresa en uno de los ministros de Exteriores más jóvenes con su nombramiento en diciembre de 2022 después de un breve período como embajador en EEUU. Los analistas coinciden en que el ascenso de Qin se debió en parte a su cercanía con Xi, a quien a compañó en muchos viajes internacionales cuando trabajaba como uno de sus asesores más cercanos.

En sus primeros pasos en el Ministerio, los más veteranos corresponsales que viven en Pekín recuerdan la cara menos amable de Qin: un ruidoso portavoz que salía cada día a una rueda de prensa con preguntas pactadas para defender a China y criticar a Occidente. Qin fue de los primeros wolf warriors, los vehementes guerreros de la diplomacia china.



# Ocupación del Estado

A Pedro el apóstata no lo vencen los galileos y sigue en Moncloa preparando el congreso de su reelección como secretario general de cara a un montaje confederal, después de purgar a los padres del partido y proponer el concierto anticonstitucional de Cataluña. Las fuerzas de la oposición no pueden con él a pesar de sus intenciones. Desde Moncloa se explica que hay gobierno para rato porque tienen gasolina y dinero para toda la legislatura y culpan de la crispación a la campaña de las derechas de la anti España cuando se detiene el procés. Las pancartas de «sanchismo o España» se quedan inservibles según el complejo de la Moncloa, a pesar de que sigue dependiendo del voto separatista.

En sus cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci elaboró la teoría de la praxis y la guerra de posiciones para que los trabajadores fueran la clase dominante y lograran la hegemonía derribando los fortines del Estado. Para Gramsci la conquista del poder cultural viene antes que la conquista del poder político al articular consensos. El sanchismo es una vía más rápida para lograr el poder sin ganar elecciones; desprecia el consenso, adora las instituciones y se ha apoderado de casi todas. Ha ocupado casi todo el Estado, la judicatura, las fiscalías, la televisión, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el CIS y así sucesivamente. Algunos dicen que para colonizarlas, otros porque les fascinan las puertas giratorias para colocar a los cesantes. El PP propone devolverlas y no sabe que para lograrlo habrá que llamar a los bomberos. Los sanchistas han triunfado con una fuerza de choque compuesta por más de 1.000 asesores -800 en Moncloa-y 300 altos cargos en los ministerios.

La hegemonía en el populismo se logra con fontaneros y relatos. Además, el Gobierno se ha apoderado de Sumar con nueve partidos que estaban a su izquierda, IU y otras fuerzas que en otros momentos lucharon contra el PSOE. Ahora es la marca roja del Gobierno, lo que fue la Nueva Izquierda. Sánchez no necesita al Congreso, ni siquiera ganar las elecciones para lograr el poder.

El tsunami azul de las municipales y autonómicas se desperdició, el Senado confirmó que no sirve para nada. Ganaron las europeas, arrinconaron al sanchismo pero no supieron rematarlo y el procés se ha interrumpido. Pero Pedro Sánchez sigue mandando y quiere arreglar la financiación singular de Cataluña con 400 millones cuando se necesitan cuatro veces más.

